### Se asociará con Equinor en la Cuenca Austral

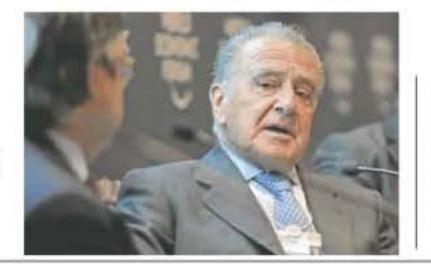

Nuevas cuentas Bancos de EE.UU., más exigentes con los argentinos \_\_\_ P.17

# El Cronista.com

VIERNES

28 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 54,660 REC.

- · URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

EL VOTO DE LOS DIPUTADOS CLAUSURÓ SEIS MESES DE CHOQUES Y NEGOCIACIONES

# El Gobierno cierra el capítulo de la Ley Bases y prepara una nueva ola de desregulaciones

Milei le encomendará a Sturzenegger, tras su incorporación al gabinete, coordinar con cada ministro la reglamentación de los principales capítulos. Activan la firma del "Acta de Mayo" en Tucumán

Un sector gremial y parte de la oposición están dispuestos a impugnar en la Justicia el cambio en Ganancias. El Ejecutivo tendrá más facultades para reformar el Estado. Insistirán con privatizaciones

El margen fue ajustado, pero suficiente. Después de más de doce horas de discursos, el Gobierno consiguió que la Cámara de Diputados completara la sanción de la Ley Bases, y aguardaba confiado la votación del paquete fiscal. Javier Milei buscará ahora abrir una nueva etapa en la gestión. Por lo pronto, ya le asignó a Federico Sturzenegger su primera misión para cuando entre al gabinete: coordinar con los ministros la reglamentación de los principales cambios que introduce la norma. Las empresas aguardan con expectativa la modernización laboral y el RIGI. La oposición, por su parte, avisó que está dispuesta a dar la batalla judicial por la reforma de Ganancias. Un capítulo complejo será activar las facultades que sumó el Poder Ejecutivo para reformar el Estado. La puesta en escena de esta nueva etapa se dará el 8 de julio en Tucumán, a donde se convocará a referentes de todos los sectores a firmar el Acta de Mayo. \_\_\_ P. 4 y 5



#### > ZOOM EDITORIAL

¿Si la economía se recupera por la macro, cuándo sube el consumo?

Horacio Riggi
Subdirector Periodístico
\_\_p. 2\_\_

#### **PANORAMA**

La Base está, ahora habrá que ver qué pasa el día después

Nuria Am Periodista \_\_p. 11\_\_

### • OPINIÓN

Lula, un caudillo frustrado con la realidad

Gustavo Pérego

Director de ABECEB

\_\_p. 3\_\_

### FINANCIAL TIMES

Las consecuencias económicas de una potencial victoria electoral de Trump

Edward Luce \_\_p. 22\_\_

CAPUTO ADMINISTRA EL PRECIO DE LOS SERVICIOS

Para cuidar la tendencia bajista de la inflación, frenan en julio aumentos de tarifas y naftas \_\_ 8.10



HUBO MÁS OFERTA, PERO VENDIÓ U\$S 85 MILLONES

Se detuvo la suba del dólar libre, pero el Banco Central otra vez tuvo que sacrificar reservas \_\_ pero

# Opinión

#### DEL TUIT DEL DÍA



"La búsqueda de los nietos y nietas no se puede frenar por decreto. Manifestamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar una unidad de investigación fundamental para la identidad y la verdad".

Abuelas de Plaza de Mayo Sobre el decreto de cierre de la UEI de la Comisión de Identidad

#### **EL NÚMERO DE HOY**

6,5%

cayó la actividad en la Ciudad de Buenos aires en el primer trimestre, con baja del 15,5% en la producción de bienes

#### > ZOOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

La economía no realizó la reconversión del ciclo. Es decir, cayó tanto en los primeros meses del año que ahora no se nota el comienzo de la recuperación.

# ¿Si la economía se recupera por la macro, cuándo sube el consumo?

l 2024, o al menos la primera parte del año, será recordado por el desplome de la economía, más que por la baja considerable de la inflación.

Los precios, que pegaron un salto importante en enero y febrero, comenzaron a tener subas considerablemente menores en los últimos meses. Pero la economía, no realizó la reconversión del ciclo. Es decir, cayó tanto que ahora no se nota el comienzo de la recuperación.

Para los analistas el problema es que los sectores más afectados son los de clase media y los de clase media baja. De hecho, el consumo sigue golpeado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo, con una caída del 7,7% en mayo último, según Cámara de Comercio y Servicios (CAC). Los datos más impactantes son los de Recreación y cultura, con una caída de casi 43% e Indumentaria y calzado, que cayó 27%.

Una encuesta de la consultora Equipo Mide, publicada por la agencia NA el 18 de junio pasado y que representa una muestra sobre el primer semestre del presidente Javier Milei arrojó que las principales preocupaciones de los argentinos están concentradas en la pobreza y la desocupación, en tanto que la mayoría de los sondeados consideran que la inflación subirá y la situación empeorará en los próximos meses.

La muestra afirmó que el jefe de Estado tiene un 50% de imagen negativa y un 48% de positiva; en tanto que el 60% considera "malas" las formas y desaprueba el estilo del mandatario.

En este último punto la encuesta va contra los últimos resultados electorales, donde Milei ganó el balotaje y para hacerlo necesitó más del 50% de los votos.

En cuanto a la pobreza, el Presidente antes de asumir su mandato dijo que la única "billetera abierta" la iba a tener Capital Humano. Es decir, Milei sabía que la Argentina al subir los precios de las tarifas de los servicios públicos, sumados a la suba de los precios de los alimentos, entre otros, por la inflación, iba a entrar en una estanflación. Gran parte de esa estanflación recae fuerte en los sectores más vulnerables, que además son los que no tienen poder de ahorro, y por eso también cae el consumo. Otro dato es que aumentó la cantidad de gente que se alimenta en comedores comunitarios.

Las primeras señales que hablan que la recuperación no será en V tiene que ver con que la recuperación va a empezar por la macro y no por el consumo. La pregunta es cuánto tiempo pasará para que los sectores medios y bajos vuelvan a tener un poder adquisitivo que les permita aumentar sus consumos.

LA FOTO DEL DÍA

CRÉDITO: UNLAM

### La UNLaM distinguió a Redrado

La Universidad Nacional de La Matanza entregó ayer el título de Doctor Honoris Causa (el sexto que otorga en su historia) al economista Martín Redrado. El acto se celebró en el Salón de las Américas de la universidad, en una ceremonia que fue conducida por el rector de la UNLaM, Daniel Martínez. La presentación estuvo a cargo de José María Dagnino, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y de Claudio Zuchovicki. El exministro de Economía destacó dos rasgos relevantes de Redrado: "el profesionalismo, que exige persistencia e inquietudes, y la amplitud de visión, nutrida en la experiencia diversa y el trabajo en equipo".





La frase del día

Gabriela Pedrali

Diputada Nacional por La Rioja. Menem había dicho que si La Rioja acompaña la ley, recibiría \$75,000 millones extras

"El presidente de la Cámara de Diputados intenta, con un posteo, torcer nuestra voluntad. Los fondos de los que habla son de los riojanos y las riojanas. No son del gobernador ni de ninguno de los diputados. No venga a pretender que nosotros, como diputados, aceptemos una extorsión pública para destrabar estos fondos. La Rioja no está en venta".

**OPINIÓN** 

**Gustavo Pérego** Director de ABECEB



# Lula, un caudillo frustrado con la realidad

n los últimos días asistimos a un nuevo episodio del divorcio ideológico entre Argentina y Brasil. En esta ocasión, en el contexto de la entrevista de un medio afín al oficialismo brasileño, el presidente Lula se despachó con una afirmación donde decía que "el Presidente [Javier] Milei le debe disculpas a Brasil y a él, ya que dijo muchas tonterías" haciendo nuevamente referencia a los dichos de Milei en campaña durante el año pasado.

Cabe recordar rápidamente esta triste novela entre ambos presidentes que muestra a las claras las diferencias entre Brasilia y Buenos Aires, a partir de los acontecimientos que se dieron durante la campaña presidencial argentina del año pasado, donde el presidente Lula, apoyó activamente a su socio político Alberto Fernández y expresó abiertamente su respaldo a Sergio Massa como la única opción realista para el futuro de Argentina. No solo eso, también apoyó los esfuerzos del gobierno anterior frente a organismos internacionales para acceder a nuevos recursos financiero. Pero principalmente, lo que durante la campaña se supo, presentó a su equipo de comunicación de campaña política a Massa, y fueron los responsables de la estrategia de ataque comunicacional más feroz contra Milei. Obviamente, del otro lado, un Milei impulsivo y explosivo no dudo en descalificar fuertemente a Lula y al Partido de los Trabajadores (PT) en el medio del fragor de la batalla.

Sin embargo, la política es la política acá y en cualquier lado. La campaña política electoral siempre es un momento único, donde los límites no son tan claros, sin embargo, cuando termina, la política vuelve a su cauce habitual. Y como he dicho en el pasado, en esta misma



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

columna, sorprende la desorientación de Lula y su política exterior, cuando, luego de no haber asistido a la asunción de Milei el 10 de diciembre pasado, algo no visto desde los años '70 en la relación bilateral, ahora vuelve en esta entrevista, con esta postura frente a Milei sin que haya pasado nada en la relación bilateral en los últimos meses para que lo amerite.

Sin embargo, para los que seguimos de cerca al vecino país, si podemos encontrar algunas explicaciones para este capricho del presidente Lula. La realidad es que el gobierno de Lula, a diferencia de la imagen que todos tenemos de sus gestiones anteriores, hoy transita su presidencia con muchos cuestionamientos tanto en el frente económico como político. Brasil, vive un proceso de fuerte deterioro de las cuentas públicas, con un déficit primario que viene batiendo récord tras récord, con Lula es hoy un presidente con más de 80 años, gobernando un país ultra polarizado, y principalmente sin el viento de cola económico de inicio de siglo

una presión inflacionaria ascendente que intenta ser manejada con un presidente del Banco Central que ha decidido sostener la tasa de referencia y frenar su estrategia escalonada descendiente y por ello es cuestionado todas las semanas por el propio Lula. Esto es provocado, en parte, por una perspectiva de sostenimiento de la tasa en Estados Unidos a mediano plazo, pero también por un mercado nervioso que transformó al Real en una de las monedas que más se devaluó en los últimos 60 días, acompañado por un déficit persistente en cuenta corriente que ya viene desde el año pasado.

Al frente económico se suma el frente político interno con la catástrofe en el sur de Brasil, donde el gobierno federal está paralizado y no logra dar respuesta al impacto de las inundaciones en Porto Alegre. Pero, además, el gobierno de Lula perdió el control sobre los incendios en el Amazonas, batiendo otro récord, muy por encima de los números del expresidente, "negacionista ambiental" de Jair Bolsonaro. Frente a ello, Lula quiere retomar la iniciativa con nuevos programas grandilocuentes pero con una billetera magra, que además debe cortar más gastos para lograr el equilibrio que el propio Fernando Haddad prometió al mercado.

Por último, desde el año pasado, el Itamaraty y Celso Amorim, han buscado sin tregua volver a traer a Lula a esa posición de destaque en el escenario internacional, llevándolo a tomar posiciones difíciles, como cuando en Egipto comparó la acción militar de Israel en Gaza con el Holocausto. O, por otro lado, la decisión de no apoyar abiertamente a Ucrania frente a la invasión rusa no participando de la conferencia de Paz en Suiza la semana pasada. El mundo cambió en los últimos quince años, y aquel espacio que supieron ocupar los emergentes con los BRICS ya no es realista.

El escenario que posee Lula y el PT para este año no es positivo, iusto en un año electoral, donde se renuevan todas las intendencias en Brasil. Una elección que muchos analistas auguran será bastante difícil para el oficialismo en todas las jurisdicciones. La dificultad que posee el gobierno de sostener la imagen de Lula e intentar despegarlo de las malas noticias, desviando la atención pública ha demostrado ser ineficaz. Y su resultado se observa en las encuestas nacionales, pero el miedo principal es el resultado electoral, que podría jaquear aún más la segunda etapa de su gobierno.

Lula es hoy un presidente con más de 80 años, gobernando un país ultra polarizado, y principalmente sin el viento de cola económico de inicio de siglo. Esto lo ha llevado por sus propias frustraciones a llamar la atención como sea, como este planteo extemporáneo Milei. Un discurso que seguramente no encontraríamos en aquel Lula de sus años gloriosos, líder del Sur Emergente. Sin embargo, el Lula actual, desorientado y enojado con la realidad, frustrado con su gabinete, parece mostrarnos una faceta de un viejo político tradicional de Latinoamérica, un caudillo sin ningún brillo, sin ningún liderazgo de futuro. Solamente un político más, que transita la primera magistratura en una región convulsionada sin respuestas. Un político que posee más pasado que futuro.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: Paseo Colón 740/6 (C1063ACU) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com. Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. Av. Paseo Colón 746 1º P. Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# 4 Valor agregado

### LA REFORMA DEL ESTADO LIBERTARIO



## El Gobierno cierra su gesta por la Ley Bases con la amenaza de UP de acudir a la Justicia

El oficialismo celebró los apoyos obtenidos para completar el trámite legislativo y habilitar una nueva etapa de gestión. La oposición advierte que judicializará la reforma de Ganancias

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_\_ jalvez@cronista.com

A exactamente seis meses de su arribo al Congreso, la Cámara de Diputados se encaminaba a darle sanción definitiva a los dos primeros proyectos de ley aprobados durante la gestión de Javier Milei, la Ley Bases y el paquete de Medidas Fiscales, que englobaban 238 y 104 artículos, respectivamente. Entre otros puntos importantes, abarcan delegaciones de facultades, una amplia reforma del Estado, privatizaciones de empresas públicas, un régimen de incentivo de grandes inversiones, un blanqueo y las reformas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Hasta el cierre de esta edición se encontraban disertando los últimos oradores en el recinto de la Cámara baja, pero los recuentos previos a la votación -tanto del oficialismo como de los bloques opositores- descontaban que las votaciones sobre ambos proyectos tenían las adhesiones necesarias para sus respectivas sanciones.

En los días previos a la sesión, los negociadores libertarios mantuvieron sendas reuniones con jefes de bloques dialoguistas con el fin de cerrar

"Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley", marcó Lospennato

Espert dijo que la Ley Bases "plantea un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país"

acuerdos para terminar de abrochar ambas iniciativas. Estas terminaron desembocando en que tanto la Ley Bases como el paquete de Medidas Fiscales se votasen tal y como fueron aprobadas del Senado, solo con la excepción de que a este último proyecto se le añadieron tres apartados que previamente rechazados en aquel recinto: el Título de Ganancias, el de Bienes Personales, y el Artículo 111 sobre Gastos Tributarios (que toca regímenes como el de Tierra del Fuego).

Este último punto es el único que no fue incluido por decisión del oficialismo y sí por pedido de Hacemos Coalición Federal. aunque no juntaba los votos suficientes para retrotraer los dos tercios con los que fue rechazado en la Cámara alta. En esas mismas reuniones, el rechazo de ese mismo bloque y de la UCR hicieron que el Gobierno no pudiera insistir en la priva-

tización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.

En cuanto al debate en el recinto, una buena parte de los alegatos opositores enfatizaron en que la inclusión de Ganancias y Bienes Personales sería judicializada por haber sido aprobado por una de las dos cámaras. Anticiparon, de algún modo, la batalla que vendrá. Así lo hizo, por ejemplo, el diputado nacional de Unión por la Patria, Diego Giuliano, quien invocó al primer párrafo del artículo 81 de la Constitución que "establece que cuando existe rechazo de una cámara en relación a la otra de un proyecto" y dijo que "ese proyecto no puede ser tratado en las sesiones del año".

En sentido contrario opinó la diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, quien defendió esa jugada legislativa y enfatizó: "Lo que no pudieron en las urnas y la casa de las leyes pretenden conseguirlo en los



### estrados judiciales. Esta decisión legal y legítima de los representantes del pueblo argentino está absolutamente protegida por nuestra Constitución Nacional". "Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley", finalizó.

De parte del oficialismo, el diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert afirmó durante el debate que la Ley Bases "viene a plantear un punto de inflexión y un nuevo horizonte para nuestro querido país" y que los dos proyectos son "imperiosos para salir del pozo en que nos hundió el kirchnerismo".....

### Milei avanza a una "segunda etapa" de reformas con Sturzenegger a cargo del control de los próximos DNU

\_\_ Martín Dinatale

\_\_\_ mdinatale@cronista.com

El presidente Javier Milei se prepara para avanzar en la "segunda etapa" de su gobierno que contemplará una batería de decretos reglamentarios, la incorporación a pleno de Federico Sturzenegger con más reformas de fondo del Estado, la eliminación del impuesto PAIS, una nueva ola privatizadora y la motorización de iniciativas relacionadas con la seguridad.

Por lo pronto, el presidente dio instrucciones a Sturzenegger para empezar a poner en marcha todos los decretos reglamentarios de la Ley Bases y el paquete fiscal para que se instrumenten cuanto antes. En el segundo piso de la Casa Rosada, donde está la oficina del economista estrella, se armó un equipo de trabajo para acelerar esta batería de DNUs. Esa la primera etapa del desembarco de Sturzenegger antes de que se formalice el ministerio que le dará Milei.

De esta manera, el economista del Gobierno revisará cada decreto reglamentario en coordinación con cada uno de los ministerios que correspondan. No está claro aún si los decretos se darán por capítulos o ejes temáticos. Fuentes del Gobierno confirmaron a El Cronista que pasarán primero por el tamiz de Sturzenegger y luego irán para la revisión final del secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo para su publicación final en Boletín Oficial.

Por otra parte, se avanzará con el plan de privatizaciones que quedaron afuera de la ley Bases en su paso por el Senado. La decisión del presidente es enviar una ley por separado para concretar la privatización de las firmas que que-



En el Gobierno creen que Milei tendrá amplias prerrogativas para avanzar con reformas profundas

Sturzenegger revisará cada DNU reglamentario en coordinación con los ministerios a los que les corresponda

El denominado Pacto de Mayo ahora se llamará "Acta de Mayo" y se firmará la noche del 8 julio en Tucumán

daron al margen en esta ocasión, como el Correo y RTA.

Hay una división de bibliotecas en el Gobierno respecto de los tiempos para canalizar estas iniciativas: un sector cree que se deberá esperar hasta el año que viene para mandar ese paquete de privatizaciones porque reglamentariamente el Congreso ya lo trató y debe pasar un año, aunque hay otra ala que entiende que el Senado, al no incorporarlo al debate, no lo trató y queda en pie el tema que se abordó en Diputados por lo que se podría insistir cuanto antes con un proyecto nuevo de privatizaciones.

Incluso se evalúa en la Casa Rosada la idea de sumar otras empresas del Estado que no trató aún el Congreso para que sea un nuevo proyecto de ley de privatizaciones y se despejen las dudas. Cabe destacar que el proyecto original contemplaba un listado de 47 empresas estatales por privatizar y sólo quedaron seis en la lista. "Vamos a insistir con el plan de privatizaciones", subrayan en el gobierno.

En el Gobierno creen que Milei tendrá con las facultades delegadas aprobadas, amplias prerrogativas para avanzar con resoluciones para concretar más reformas profundas en el Estado. Por lo pronto mantendrá la intervención en muchas empresas estatales para evitar que sean deficitarias.

### **ACTA DE MAYO**

Milei ofrecerá anuncios en lo inmediato. Se prevé que en la firma del denominado Pacto de Mayo que ahora se llamará "Acta de Mayo" y se firmará la noche del 8 julio de Julio en Tucumán habrá más anuncios del Presidente. Se realizará una noche de vigilia de todo el gabinete con el presidente en Tucumán y por la mañana del 9 viajarán de regreso a Buenos Aires para participar del desfile militar que se realizará en la Avenida Libertador.

El denominado "Consejo de Mayo" se encargará de consensuar con empresarios, sindicalistas, legisladores y referentes de la política argentina los diez puntos del Acta de Mayo que impulsa Milei. Y también se vendrán proyectos relacionados con la seguridad como el paquete contra el narcotráfico que ya envió la ministra Patricia Bullrich al Congreso y un proyecto de Defensa para permitir que los militares se involucren contra el "narcoterrorismo"...



La sacás en 5 minutos, la disfrutás todos los días.

¡Abrila desde CREDICOOP MÓVIL cuando quieras, las 24 hs!





Rápido



Sin trámites previos

Cartera Comercial. Válido para personas humanas con actividad comercial, sin Cuenta Corriente en Banco Credicoop. La apertura de la cuenta estará sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco. La bonificación aplicará sobre la comisión de mantenimiento de la cuenta corriente y estará vigente por 12 (doce) meses desde la fecha de apertura: este beneficio será válido sólo para contrataciones realizadas a través de Credicoop Móvil entre el 06/11/2023 y el 31/12/2024. Más info en www.bancocredicoop.coop o a través de Credicoop Responde al 0800-888-4500.



La Banca Solidaria

### Economía & Política



"La transformación profunda del Gobierno afecta a las Pymes en el corto plazo"

Marcos Ayerra Secretario Pyme

CAPÍTULO FISCAL

# Ganancias: bajan el piso salarial que será afectado pero no se sabe desde cuándo



La Cámara baja convalidó la reversión del impuesto. Que se definió sobre el nuevo esquema de liquidación y cómo serán los tiempos de ajuste y el cálculo de la base imponible

\_\_ Lucrecia Eterovich

\_\_\_\_leterovich@cronista.com

Luego de más de seis meses de discusión y más allá del rechazo del Senado, la Cámara de Diputados convalidó un punto clave del paquete fiscal: aprobó la reversión de la reforma del Impuesto a las Ganancias, situación que genera cambios pero sin despejar del todo varias dudas.

Lo que está claro es que el Gobierno logró su objetivo: con negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el apoyo de ciertos gobernadores, se aprobó la propuesta que en mayo pasado obtuvo media sanción de la Cámara baja.

Todo esto implica el fin del régimen cedular que impulsó el exministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, transformado por el Congreso en la ley 27.725, con el voto positivo del entonces diputado, Javier Milei.

Así, el piso de 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) que se encuentra vigente desde el pasado 1º de enero de 2024 (al valor de referencia del de diciembre \$ 153.333) desaparecerá y se volverá al esquema anterior de liquidación.

A los valores del proyecto que se sancionó por la aplicación del Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones, pasarán a pagar el impuesto los asalariados solteros que perciben más de \$ 1,8 millones y los casados con dos hijos a partir de \$ 2,3 millones (ambos brutos).

Para el período fiscal 2024, los nuevos pisos se ajustarán de manera excepcional en septiembre por el acumulado del IPC entre el mes de junio a agosto, inclusive. Las consultoras privadas que participaron del Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas (REM) de mayo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectan que para entonces la inflación se estacionará en una meseta en torno al 5%.

En 2025, el segundo año de mandato de La Libertad Avanza (LLA), los ajustes se realizarán de forma semestral en enero y julio por el acumulado de inflación que reporte el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La reforma deja sin vigencia los dictámenes de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI) que beneficiaban a ciertos gremios. "Todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia (sea pagado por su empleado o por un tercero) (...) integrará la base imponible del impuesto", estipula el nuevo texto.

### LA IUGADA DE AFIP

En la previa del debate, la Ad-

ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se adelantó y tomó una medida clave por si Diputados rechazaba la reversión de la reforma: la postergación del plazo del "Formulario 572 Siradig-Trabajador" hasta el 15 de julio, inclusive a los fines de evitar deudas a los contribuyentes por los decretos de Massa.

"Se realiza en beneficio de los trabajadores, ya que el paquete fiscal (Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes) que se encuentra en trámite parlamentario, introduce una serie de beneficios que resultan aplicables a la liquidación del impuesto a las Ganancias del año pasado", destacaron en el comunicado.

### **DUDAS QUE PERSISTEN**

Y si bien, en la redacción se estableció que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, en caso de que no se haga este viernes seguirá vigente la Ley 27.725, con el piso de 15 SMVM que se deberá actualizar el próximo lunes al valor que esté vigente.

Este monto será el que fijó el Gobierno para mayo de \$ 234.315,12, que da un nuevo piso de \$ 3,5 millones, sobre el cual se deberán recalcular las retenciones que se le hicieron de más a los empleados durante el primer semestre de este año.

Es en ese punto en donde aún persisten las dudas sobre cómo la AFIP lo computará: si mediante la devolución del dinero o lo contemplará para la segunda mitad del año.....

BDO

Calidad que impulsa.

Cercanía que potencia.

► Auditoria ► Consultoria ► Impuestos y Legales ► Outsourcing & Payroll



LA VUELTA DE LA CUARTA CATEGORÍA

### Anticipan una ola de demandas contra Ganancias por parte de los sindicatos

Pese a que no hay un consenso definido entre los juristas, coinciden en que el nuevo sistema seguirá vigente hasta que la Corte Suprema resuelva su constitucionalidad

\_\_ Amparo Beraza

\_\_ aberaza@cronista.com

La Ley Bases despertó cruces entre los juristas y los legisladores respecto a la constitucionalidad de lo que se votaba a partir de la interpretación del artículo 81 de la Constitución nacional. Desde la oposición ya anunciaron que judicializarán la vuelta de la cuarta categoría de Ganancias por haber sido "aprobado sólo por una de las dos Cámaras".

"Tuvieron que hacer una interpretación absolutamente forzada", advirtió el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP) Germán Martínez. Y el diputado del mismo espacio y líder de La Bancaria Sergio Palazzo advirtió ayer que ya son muchos los gremios que alistan sus presentaciones ante la Justicia.

El abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, Félix Lonigro, opinó que el rechazo de Ganancias en el Senado "no deja de ser una modificación". "La Cámara (de Diputados) estaba habilitada a insistir con el proyecto original, agregando esos capítulos eliminados", aseguró en diálogo con El Cronista.

En cuanto a qué pasaría con la judicialización de este tributo



El bancario Sergio Palazzo dijo que tienen listo un planteo judicial

y cuáles serían los plazos de la Justicia para tratar dicho recurso si se avanza en esa dirección tal como anticiparon los referentes opositores, el abogado sentenció que el esquema pasaría a regir hasta un pronunciamiento por parte de los tribunales.

"Seguiría vigente el esquema que se apruebe hasta que la Justicia se pronuncie sobre la eventual inconstitucionalidad de la ley", explicó. En este sentido, Lonigro aseguró que una resolución por parte de la Justicia "podría demorar mucho tiempo" porque "esa eventual

declaración de inconstitucionalidad debería quedar firme, y para eso tendría que intervenir la Corte Suprema de Justicia en última instancia".

A su turno, el abogado y presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Daniel Sabsay aseguró que "desde el punto de vista constitucional se puede judicializar Ganancias": "El salario es algo alimentario, no se puede grabar, es lógico que se va a judicializar", indicó el abogado en referencia a la inconstitucionalidad no del procedimiento legislativo sino del impuesto en sí mismo.

En este sentido, el catedrático opinó que para que se suspenda la aplicación del impuesto a las Ganancias, la Corte Suprema debería hacer lugar a un recurso extraordinario. De no hacer lugar a este instrumento extraordinario, no se suspendería la aplicación hasta que no se llegara, apelaciones mediante, hasta la declaración de inconstitucionalidad final en la Corte.

Sabsay estimó que, antes de intervenir, el Tribunal Máximo de la Argentina espera que "la política resuelva". "Es muy difícil que lo resuelvan, están como perros y gatos, está afectada la seguridad jurídica de la Argentina", concluyó.



# A la espera de la baja del impuesto PAIS, Caputo insiste en que no habrá devaluación

El Gobierno prometió reducir 10 puntos el gravamen si contaba con la Ley Bases y el paquete fiscal. Se abaratan importaciones y presiona reservas. Las distorsiones y el sinceramiento del tipo de cambio

\_\_ Patricia Valli

\_\_\_ pvalli@cronista.com

Con la prueba de fuego definitiva de la Ley Bases y la insistencia del Gobierno para
reinstalar el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales
dentro del paquete fiscal que la
acompaña en Diputados, que
suman ingresos por 0,4%/PBI,
el Ejecutivo ató a su suerte la
baja del impuesto PAIS y las
definiciones que inquietaron al
mercado en las últimas jornadas: si habrá un salto cambiario
como consecuencia.

Las miradas se pusieron sobre esos puntos por su impacto fiscal, más allá de otras modificaciones ya definidas como la lista de empresas a privatizar o los cambios en el régimen para grandes inversiones (RIGI).

En el caso de Bienes Personales, además, impacta en las chances que pueda tener el blanqueo de capitales, que está listo para ser reglamentado en cuanto se apruebe.

El Gobierno prometió retrotraer el impuesto PAIS a la tasa que tenía antes de que asumiera Javier Milei si se aprueba la Ley Bases.

Eso, aseguraron fuentes de Economía, se hará con el aval legislativo, como se prometió, además de convertirse en una forma de presionar por Ganancias y BP.

La baja del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% original, en tanto, implicaría que se abaraten importaciones y una mayor presión sobre las reservas del BCRA, que tuvo una escasa acumulación en lo que va del mes. Por eso el mercado anticipa una devaluación.

#### MENSAJE OFICIAL

Desde Economía insisten en el mensaje de Luis Caputo de la semana pasada: no habrá devaluación.

El ministro lo aseguró el viernes pasado, cuando además agregó que no habrá modificaciones al dólar blend para exportaciones, que permite liquidar el 80% de las divisas por el mercado libre de cambios y un 20% al CCL.

El economista Fausto Spotorno, de la consultora de Orlando J. Ferreres y Asociados explicó por qué se busca evitar una devaluación y el mensaje fue compartido por Milei.

"Caputo dijo "al final de nuestro mandato vamos a haber reducido el 90% de los impuestos". Me parece super im-

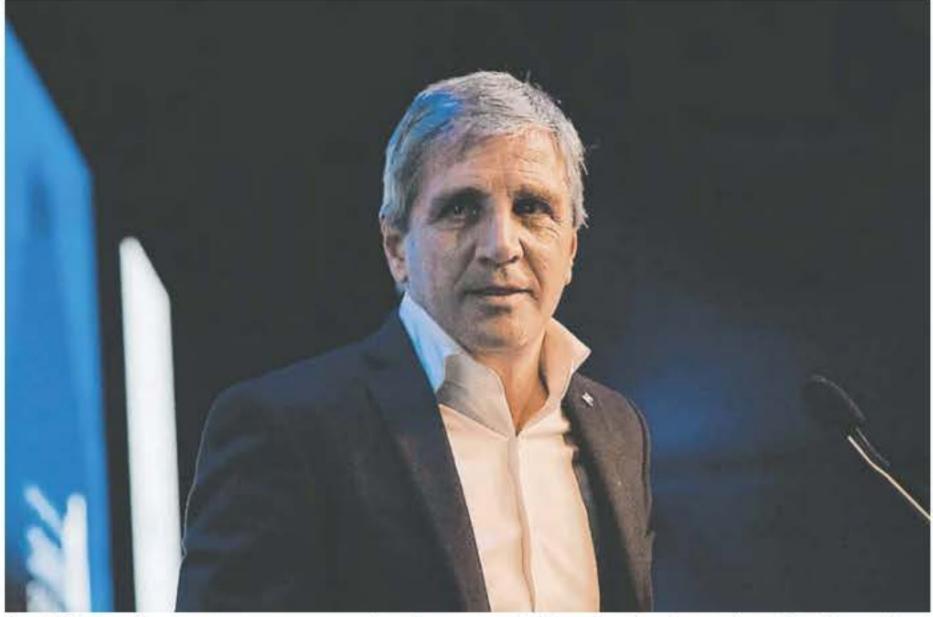

Desde Economía aseguraron que se mantiene la promesa de Caputo sobre impuestos y tipo de cambio

Para economistas cercanos al Gobierno, la devaluación "ya se hizo" con las restricciones pero no se sinceró

portante esto. La mejora en la competitividad se logra bajando costos de verdad y no devaluando. Porque así, mejoran los ingresos y salarios devaluando empeoran", indicó sobre la frase que dejó el ministro en la reunión de la Cámara de la Construcción (Camarco) esta semana.

### LA DEVALUACIÓN YA SE HIZO

El asesor agrega que "la devaluación no puede ser nunca una estrategia viable para mejorar la competitividad, porque genera inestabilidad y eso termina haciendo más difícil crear los procesos necesarios para exportar".

"Implica destruir la moneda y empobrecernos", dijo y agregó que "eso no quita que haya habido o pueda haber correcciones cambiarías producto de distorsiones generadas previamente en el mercado de cambios".

En esos casos, Spotorno consideró que se tratan de "devaluaciones del peso que se habían hecho antes, pero se ocultaban detrás de cepos o restricciones al comercio exterior".

El impuesto PAIS, en ese marco, genera hoy un tipo de cambio diferenciado que encarece importaciones y dólar turista, entre otros sectores donde aporta además a la recaudación extra, como el caso del Bopreal para dividendos.

En ese marco, el economista citó "distorsiones cambiarias, como el cepo o restricciones a las importaciones. En estos casos, la devaluación ya se había hecho, solo que no sinceramente".

Como contrapartida, el Gobierno busca aumentar impuestos para los trabajadores a partir de un piso bruto de \$ 1,8 millones, lo que equivale a dos canastas básicas. El mes pasado, la canasta total llegó a \$ 850.000 para una familia tipo.

El campo, en tanto, aplaudió que se eliminara una sobretasa en créditos para quienes retengan un 5% de la producción, aunque mantienen el reclamo por retenciones.

Mientras tanto, la continuidad del dólar blend que tenía previsto eliminarse a fin de este mes no alcanza para el sector y se calcula que un 40% de la cosecha no será liquidada y a la vera de la ruta afloran las silobolsas.

### Elementos informáticos

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 53/2024

Apertura: 10/07/2024 - 12 hs.

Celebración de un convenio marco para la adquisición de elementos informáticos para la provincia de Santa Fe.

FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pilegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe, FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 10 de Julio de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: No corresponde por aplicación de la Resolución Nº 101/19 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dependiente del Ministerio de Economía. VALOR TASA RETRIBUTI-VA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES. Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. División Análisis e Informes de comisión bajo Nuevas Modalidades, Correo Electronico: conveniosmarco@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



### Frazadas de una plaza

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 58/2024

Apertura: 10/07/2024 - 10 hs.

Adquisición de frazadas de una (1) plaza con destino al Servicio Penitenciario de la provincia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. FECHA LIMITE Y LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pilegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151. Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 10 de Julio de 2024 a las 10 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$20.540. VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2.268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestion de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso - Santa Fe. Tel.: (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78. Correo Electrónico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar



### El Cronista

### Apertura

## El Cronista

# Marketing & Communication Summit

Innovar y conectar estrategias

Miralo en VIVO

cronista.com 2 de Julio - 12:00 hs.





Alejandra Martinez ENEL



Kevin Kogan Mobile First



Fernando Arango Arcos Dorados



Julián "GAITA" González Disney



Lucas Giuliani Movistar Argentina



María de los Ángeles Casal Grupo Logístico Andreani



Raúl Fagalde PUMA Sports Argentina



Elina Mendez NINCH® Communication Company



Santiago Chemes PNL Palermo



Vanina De Martino CCU Argentina



Laura López Bayer Cono Sur



Jorgelina Imfeld Aeropuertos Argentina



Soledad Azarloza Cerveceria y Malteria Quilmes



Paula Mandraccio Bra Commons



Natalia Alfonso Be Influencers



Santiago Tsin Pedidos Ya



Adriana Biancheri Carrefour



Soledad Bereciartua Stellantis



Pia Fittipaldi Dove



Stella Laurenti ICBC



Agustina Vivero Haciendo Ruido



Pablo Sanchez Liste PUENTE



Lucas Bonardi Mercado Libre



Natalia Rodoni Zurda



Hernán de Goñi El Cronista Moderador



Mariana Shaalo El Cronista

Moderadora



Candelaria Dominguez El Cronista Moderadora



Horacio Riggi El Cronista Moderador



























LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL, FRENADA

### Para cuidar la inflación, postergan otra vez ajustes en tarifas y combustibles

El ministro de Economía reformulará el calendario de ajuste del impuesto a los combustibles. La tabla vigente implicaba un aumento de 18% en el surtidor

#### Florencia Barragan

fbarragan@cronista.com

El ministro de Economía, Luis Caputo, volverá a utilizar distintas herramientas para frenar aumentos de tarifas en julio y moderar subas de los combustibles, con el objetivo de tener menor injerencia en la inflación.

Con respecto a las tarifas, no habrá subas en julio. En febrero hubo actualizaciones en electricidad, en abril en gas y en junio hubo quita de subsidios y aumento en el componente de generación.

Sin embargo, desde mayo se tendrían que actualizar los



El Gobierno volvió a retocar el ajuste del impuesto a las naftas

componentes tarifarios vinculados a transporte y distribución, según publicó la Secretaría de Energía en el Boletín Oficial. Pero, el primer mes que se iba a aplicar una fórmula de actualización mensual, se suspendió su implementación.

En junio, con la quita de subsidios, el Gobierno optó por actualizar el componente que impacta en las cuentas públicas y volvió a relegar a los privados. Por lo que la expectativa era que la fórmula se aplique en julio. Pero, según confirmaron fuentes oficiales, tampoco se hará. Por lo que el mes que viene no habrá nuevamente incrementos tarifarios.

En mayo, Caputo había dicho que posponer aumentos de tarifas buscaba darle un "respiro" a la clase media. Pero en el staff report, el FMI estableció que el tema era una "prior action" (acción prioritaria) para liberar el desembolso, y así fue como en junio se aplicó una importante

quita de subsidios, con mayor impacto en las familias de ingresos medios y bajos.

En cuanto a la fórmula de incremento mensual de tarifas. posponerlo no significa que en algún momento se tenga que aplicar. Sin embargo, lo que se analiza por estas horas es modificar esa fórmula, para que deje de mirar variables del pasado, como inflación y salarios, para estimar variables futuras.

#### QUÉ PASARÁ CON LA NAFTA

Caputo modificará el impuesto a los combustibles para contener el aumento en el surtidor.

La suba del impuesto a los combustibles (ICL), pospuesta durante meses en el gobierno anterior, en febrero de este año fue definida en cuatro etapas. Sin embargo, a fines de mayo, el gobierno modificó la secuencia previamente establecida. El nuevo decreto estableció que las actualizaciones que corresponden por la inflación del cuarto trimestre del año 2023 y del primer trimestre del 2024 se realicen a partir de julio.

Si se hubiera hecho de esta manera, en julio el tributo tendría un incremento de alrededor del 115%, elevándose desde \$143 hasta \$ 306 por litro, según el IARAF, lo que hubiera implicado para la nafta súper un salto de 18%.\_\_\_



PANORAMA

Nuria Am Periodista



# La Base está, ahora habrá que ver qué pasa el día después

l Gobierno arranca una nueva etapa. Después de medio año logró su primer triunfo legislativo. Tiene ley. Tiene leyes. Un paquete menos ambicioso que el de enero, pero seguramente más intenso que el logrado por gobiernos anteriores a lo largo de cuatro años de gestión. Intenso es la palabra, sí, dividió aguas en el Congreso.

Con la ley bases en la mano, el Presidente tiene las herramientas que pedía para poder arrancar con la reforma del Estado que planeaba. El tema ahora es que empiecen a llegar resultados. El discurso sobre la casta se acaba y los bolsillos están mucho más flacos que a principio de año.

Podríamos decir que Javier Milei hoy es más político que en diciembre cuando asumió.

Después de denostar al "nido de ratas" del Congreso tuvo que negociar con él para lograr su objetivo. Y lo hizo al estilo de la política tradicional: cediendo fondos de obras para algunas provincias, ofreciendo beneficios para otras y cediendo en sus ideas, por ejemplo las de privatizar mucho más de lo público que lo que finalmente acordó.

¡Está mal? No, de eso se trata la política: el arte de lo posible.

Repasemos:

1) 27 de diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos 1. (En un video cuasi cómico el entonces ministro del Interior, Guillermo Francos le llevaba a Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados el mega proyecto)

2) Enero de 2024: Se retiró temporalmente la iniciativa para revisión y ajustes. ¿El motivo real? La falta de consenso y la caída de las negociaciones que estaban en curso con otros bloques políticos.

3) Marzo y abril de 2024 fueron meses dedicados a la negociación por capítulos de los puntos que el Gobierno consideraba prioritarios para su tratamiento. Todo se trató en las comisiones involucradas con los temas en cuestión.

4) 25 de abril de 2024: Dictamen del Paquete Fiscal: Después de arduas negociaciones se logró coincidir en un documento de mayoría para obtener medidas fiscales que fueran a la búsqueda del déficit 0. Se decidió que iban a ser tratadas en forma conjunta con un nuevo proyecto de Ley Bases, mucho más acotado que el de enero.

5) 30 de ábril de 2024: La Cámara de Diputados aprobó



Javier Milei hoy es más político que en diciembre cuando asumió. Después de denostar al "nido de ratas" del Congreso tuvo que negociar para lograr su objetivo

finalmente en General y en particular ambos paquetes de leves.

6) 13 de junio de 2024: Tras 12 horas de sesión, el Senado hizo lo propio y le dio luz verde en General al proyecto del oficialismo con modificaciones en el tratamiento en particular.

7) 25 de junio de 2024: En su regreso a Diputados se logró el dictámen de mayoría para el debate en el recinto. El oficialismo negoció hasta último momento para lograr los votos necesarios que le permitieran incluir algunos aspectos que habían sido aprobados en el debate original y que la Cámara alta había rechazado. Eso le aseguró sacar la ley con los puntos que consideró más valiosos del paquete fiscal. Tuvo que ceder otros que le permitieron avanzar poniéndolos como moneda de cambio en la discusión.

8) 27 de junio de 2024: Exactamente 6 meses después de aquel video que mostró a un, hoy jefe de Gabinete, Guillermo Francos entregando en mano al Presidente de la Cámara de Diputados el megaproyecto, el Gobierno después de un montón de idas y vueltas logró su objetivo.

Ahora se espera la reacción del mercado, que durante los últimos días se mostró sobrereaccionando en el marco de la discusión política y con bonos y un riesgo país que iban a la mano de eso.

La apertura del cepo y la unificación del tipo de cambio, deberán seguir esperando un tiempo, pero no había posibilidad de imaginarlo si quiera si el Gobierno no conseguía la ley.

En tanto, desde la Casa Rosada siguen negando rumores de una posible devaluación más allá de aquellos a los que les preocupa la competitividad del dólar para su negocio.

Con la ley, el Impuesto País hoy está más cerca de arrojar noticias positivas para quienes lo sufren que las que se veían posibles un mes atrás.

Resultados, en un contexto inflacionario en baja, pero a presión, el Presidente se verá más comprometido a mostrar resultados. Consiguió la base, ahora está obligado a construir.

PRÓRROGA LICITACIÓN PÚBLICA Expediente N° EX-2024-16252112-GCABA-DGCOYP Proceso de Compra BAC N° 10002-0668-LPU24 Disposición DI-2024-191-GCABA-DGCOYP

### Uso y explotación inmueble sito en Junín N° 1930, Centro Cultural Recoleta, edificio denominado "Cronopios".

Objeto de la contratación: Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública de etapa única Nº 10002-0668-LPU24 para el otorgamiento de la Concesión de Uso y Explotación de carácter oneroso de un espacio ubicado dentro del bien inmueble del dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Junin Nº 1930 (C19 - S11 - M40 - P1) correspondiente al Centro Cultural Recoleta edificio denominado "Cronopios", por el plazo de cinco (5) años, en el marco de lo previsto en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.588) y su Decreto Reglamentario Nº 129/GCABA/23.

Consulta y retiro de pliegos: En la pagina web https://buenosaires. gob.ar/haciendayfinanzas/administracion-de-bienes-inmuebles/ llamados-licitacion, o consultados en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valor del pliego: Gratuito.

Presentación de las ofertas: Portal Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar

Fecha de apertura: 08/07/2024 a las 11:00 hs.

Visitas al inmueble: Podrán realizarse hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas, debiendo los interesados contactarse al correo electrónico concesiones@buenosaires.gob.ar, de lunes a viernes.

buenosaires gob.ar



VENCEN ESTE DOMINGO

# Estatales temen una nueva poda sobre 50 mil contratos

Al igual que un día antes, cuando marcharon hasta Economía, ayer se movilizaron en el Día del Trabajador del Estado hasta el Congreso. Las áreas en riesgo por posibles despidos

#### \_\_ Amparo Beraza

\_ aberaza@cronista.com

Los trabajadores públicos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) reclamaron el miércoles frente al Ministerio de Economía la renovación de los 50 mil contratos de la administración nacional que se vencen en solo unos días, el domingo 30 de junio, y advirtieron que "dejarán de existir todos los organismos centrales".

Ayer, en la conmemoración del Día de las y los Trabajadores Estatales, se movilizaron otra vez, frente al Congreso, en rechazo a la sanción de la Ley Bases que reforma el sistema de empleo público. "No la vamos a cumplir", aseguró Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato. Entre otras cuestiones, acusan a la norma de facilitar los despidos, incluso de la planta permanente, y sancionar la actividad gremial.

Por el momento, no han tenido respuestas por parte de un gobierno que busca el ajuste fiscal pero que no cuenta con personal de planta mayoritario en sus ministerios. "A tres días hábiles de la caída de los contratos no tenemos novedades, sigue todo igual. El riesgo no se trata solamente de la pérdida de laburo, sino de la función que queda sin alguien que la cumpla", informó el secretario gremial de ATE y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn, a El Cronista

Los ministerios más golpeados por el despido de casi 17 mil trabajadores en el mes de marzo fueron Capital Humano (se redujo el 17,7% por ciento



Daniel Catalano, de ATE Capital, en el acto frente a Economía

del total), seguido por Interior (-13,9%) y Economía (-16,2%). En Presidencia (de la que dependen varios organismos descentralizados) la poda superó el 20 por ciento.

"Yo ya despedí a una buena parte de las personas que consideraba prescindibles. No sé si pueda extenderlo mucho más", indicó a El Cronista un secretario nacional en diálogo con este medio a comienzos de semana. A pesar de que funcionarios nacionales indican que el objetivo final de 75.000 desplazados que mencionó alguna vez el Presidente es realizable, hay otros que comienzan a decir que es "inexacto".

Según los datos en la base de empleo del Estado, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01%); Economía (76,2 %); Salud (44,2%) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5%), Fa-

bricaciones Militares (96,0%) Enacom (81,4%), Vialidad (78,8%), Senasa (67,9%), Renaper (65,8%) y Migraciones (55,3%) si se confirma la amenaza del Gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.

Además, fuentes gremiales aseguraron que aquellos organismos que dependen de la administración nacional y no tienen autonomía tienen empleados con "sueldos más bajos y mayor nivel de contratos"

Según la escala salarial de las organizaciones sindicales, en mayo el monto inicial de salario para un trabajador recién ingresado sólo con título secundario fue de \$ 384.434,84 mensuales, mientras que para uno con título universitario llegó a \$ 429.136,56. Paralelamente, un trabajador del mismo escalafón con diez años cobró el pasado mes \$ 532.054,49 y \$ 576.756,21 respectivamente.\_

CRÍTICAS AL GOBIERNO

### Pymes denuncian "falta de lealtad" por importaciones

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_\_ mlippo@cronista.com

Industriales Pymes Argentinos (IPA) reclamaron que las
importaciones llevaron al
sector a una crisis por "falta
de lealtad comercial" y acusó
al Gobierno de "cerrar las
puertas al diálogo". Desde la
Confederación de la Mediana
Empresa alertaron por el frío
mientras que el Gobierno pide
"atravesar la rompiente para
llegar al océano", en medio de
una caída del sector del 19%.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, reclamó que el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, evitó reunirse con ellos luego de múltiples pedidos para hablar de los perjuicios que generan "a las fábricas, a toda la cadena de valor y a la sociedad, las políticas de descontrol para el ingreso de importaciones, que nada tiene que ver con desregular el mercado".

"En Argentina existían controles de calidad y salubridad para el ingreso de mercadería", criticaron desde la entidad gremial y apuntaron: "Desde la llegada del Gobierno, Lavigne desmanteló controles, pero dejó a la gente sin cuidados básicos para la salud cotidiana. Ni hablar del efecto negativo en Pymes y puestos de trabajo". Así, Rosato defendió la existencia de reglamentos técnicos para conocer la trazabilidad de los productos y si cumplen requisitos básicos.

Desde IPA alertaron que corre riesgo la continuidad de la única fábrica de medidores de gas natural por la falta de competitividad con los productos importados. "No estamos pidiendo que se eliminen controles para los nacionales, porque la prioridad es la salud. Pero, si al país ingresa mercadería de descarte, que no se utiliza en otras

partes del mundo y vienen construidos con un material que no es el adecuado, podemos exponernos a una crisis evitable. Si falla un medidor de gas, ¿quién responde ante esa tragedia?", dijo Rosato.

El reclamo de IPA coincidió con la alerta de la CAME, que alertó sobre la afectación de la actividad ante la ola de frío y el temporal de nieve que afecta la patagonia, en particular en las áreas de comercio, el campo, la industria y el aislamiento. "El sinceramiento de tarifas en plena crisis climática multiplica los problemas que atraviesan los habitantes y las empresas de

### Se sumaron críticas por los controles y estado de alerta por el impacto del frío y la suba de tarifas.

la región", alertaron.

Los reclamos de las entidades se insertan en una coyuntura compleja: la actividad manufacturera pyme registró una caída del 19% interanual en mayo. Según CAME, este colapso responde al debilitamiento de la demanda y la situación financiera.

En el Congreso Nacional Pyme, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Marcos Ayerra, dijo que ve "el dolor", pero también el acompañamiento. Ante un auditorio atravesado por estos reclamos, les juró que "son un eje del Gobierno" y prometió avanzar en una Ley Pyme. Describió la situación actual como "pasar la rompiente para salir al océano"

"Estamos transformando la macro, transitando un momento de dolor. Son los cimientos. Esto afecta a las PyMes en el corto plazo pero las va a potenciar en el largo", vaticinó.





### PROMOS DE VIERNES

O O O DE DESCUENTO

ABONANDO CON TARJETAS DE

DÉBITO

SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

**EN UN PAGO CON NUESTRA** 

O O O DE DESCUENTO

TARJETA DE CRÉDITO



SIN TOPE DE REINTEGRO
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



"DESCUENTOS VIERNES": OFERTAS VÁLIDAS EL 28/06/2024 EN SUCURSALES COTO DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS Y SANTA FE. LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, CONSULTE EN COTO.COM.AR/LEGALES. COTO C.I.C.S.A. — CUIT 30-54808315-6 — PAYSANDÚ 1842 — C1416CDP — CABA. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSULMO Y USO DE RIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL 1800-2226678"

Viernes 28 de junio de 2024 | El Cronista

# Finanzas & Mercados



ÚLTIMA JORNADA HOY DEL PRIMER SEMESTRE

## El dólar libre frenó su suba aunque el BCRA volvió a perder reservas



El Banco Central acumula un saldo neto vendedor de reservas en junio, a un día del cierre del mes.

El Banco Central sacrificó u\$s 85 millones en el mercado oficial y suma ventas u\$s 160 millones en dos ruedas. Alzas en cotizaciones a futuro. Mensaje en red X del presidente Milei.

\_\_ Guillermo Laborda

\_\_ glaborda@cronista.com

El dólar está en el centro de la escena del mercado con ahorristas cada vez con más inquietud por la evolución que pueda tener en las próximas semanas. Las miradas no se centran sólo en el dólar libre, en el MEP o en el "contado con liqui" sino también en el oficial, con la política confirmada de mantener el 2% mensual del crawling peg. Ayer puntualmente se frenó la suba en la versión libre, con un leve descenso a \$ 1.355 mientras que las últimas operaciones en el MEP y en CCL se hicieron a \$ 1.331 y \$ 1.347 respectivamente.

Los operadores miran no

sólo las cotizaciones sino también el balance del BCRA al cierre. Las reservas de la entidad monetaria generan dudas y ello impacta en el riesgo país. Hay una relación directa entre el precio de los bonos y los dólares que tiene en las arcas el BCRA, una muestra de la capacidad de pago de la deuda. Ayer vendió u\$s 85 millones sumando poco más de u\$s 160 millones en las últimas dos jornadas. Otro indicador clave es el volumen de negocios que ayer trepó 80% reflejando que hubo más liquidación de exportadores pero con mayor demanda de importadores.

"Creemos que el mercado ya ha trasladado su atención hacia la normalización del tipo de

cambio en un contexto en el que la acumulación del BCRA se viene moderando en los últimos meses, el flujo a futuro no es alentador y la brecha cambiaria reaccionó levemente (a 47,2% desde 42,4% la semana pasada)", destacó un informe de Porfolio Personal Inversiones. "Cabe destacar que, en el tercer trimestre, la meta del FMI incluye una caída de reservas netas de u\$s 2.200 millones (probablemente considerando los u\$s 2.600 millones de pago de deuda que vencen el 9 de julio, pero no un saldo rojo en el mercado cambiario oficial), pero no podemos descartar que el hecho pueda poner alguna presión extra sobre las expectativas de normalización del

tipo de cambio", agregaron desde la sociedad de bolsa.

"Por otro lado, el INDEC publicó sus estimaciones trimestrales de tenencias de deuda local y extranjera. Según los datos, durante el primer trimestre de 2024, los inversores no residentes recuperaron algunas tenencias de bonos soberanos en dólares. En concreto, la participación de los no residentes aumentó del 46,8% en el cuarto trimestre del 2023 al 47,8% en el primer trimestre del año. Cabe destacar que este aumento se produjo en el primer trimestre bajo la gestión de Milei. Además, este aumento se explicó por el aumento de las tenencias bajo legislación local, lo que valida el cambio de expectativas entre los inversores extranjeros", concluye el informe de PPI.

Ayer hubo una señal importante para el futuro del cepo. El presidente Javier Milei retuiteó un posteo de Darío Epstein, un aval a su contenido. El mismo destacaba que "no hay ninguna duda que el cepo es una porquería (heredada). Y tampoco hay ninguna duda que el Presidente y sus Ministros están en contra del cepo. El punto es levantarlo de forma tal de no generar un daño mayor. Romper todo es un minuto. Construir lleva tiempo". La señal de Milei entonces es la misma de siempre y que apoya la postura de Caputo: no se van a apresurar en la liberación del cepo.

En las operaciones a futuro ayer, salvo para este fin de junio, se mantuvieron las alzas. A fin de año se operó a \$ 1.222 con un incremento de 5 pesos en el día. Llegó a operarse hace un mes en torno a los 1.140 pesos. Esto implica que en la segunda mitad del 2024 los operadores apuestan a un alza de 33% en el tipo de cambio oficial. En el peor escenario, de no cumplirse con el "crawling peg" del 2% mensual, tampoco se está esperando un aumento o disparada del tipo de cambio. Lo que está claro es que hay dudas sobre cuál va a ser el próximo régimen cambiario y monetario en la Argentina. Falta luz ahí.\_

MERCADOS

### Wall Street a la espera de la inflación y del debate entre Biden y Trump

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Las bolsas estadounidenses cerraron ayer sin cambios, en un momento en que los inversores aguardaban nuevos datos sobre la inflación y el resultado del primer debate entre el presidente Joe Biden y Donald Trump.

El Nasdaq subió 0,30% ya que datos económicos mostraron una ralentización de la actividad económica, lo que aumenta las esperanzas de que haya recortes de tasas de interés. El Dow Jones y S&P500, en tanto, operaron neutros, con ganancias de apenas 0,09%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron a 4,291%.

Ross Mayfield, analista de estrategias de inversión de Baird, comentó que el mercado se encuentra a la espera de la publicación del índice mensual de precios del consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

Los datos mostraron que los nuevos pedidos de bienes de capital manufacturados en Estados Unidos cayeron en mayo, mientras que las órdenes de bienes duraderos bajaron un 0,1% frente a las previsiones de un aumento del 0,2%, lo que mejoró las expectativas de una baja de tasas en septiembre.

El mercado también esperaba el resultado del primer debate presidencial, que se emitió ayer por la noche y enfrentó a Biden y Trump.

Según el promedio de las encuestadoras, Trump es el favorito para ganar el próximo 5 de noviembre, con un 42,3% de intención de voto frente al 41,3% de Biden y al 8% de Kennedy. Si bien Biden lidera con el voto popular, no le alcanzaría para ganar las elecciones si no se impone en los Estados más disputados, que reparten delegados para el Colegio Electoral.

EL DÍA DESPUÉS DE LA LEY BASES

# Los ADR subieron hasta 8%, pero el mercado espera más señales

Las acciones argentinas operaron en alza en medio de la votación en Diputados, aunque los bonos mostraron pocas variaciones. Según los analistas, los inversores esperan nuevas medidas

#### \_\_ Enrique Pizarro

— epizarro@cronista.com

El mercado celebró ayer, de manera parcial y anticipada, el resultado de la votación de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Los operadores, en tanto, estiman que los activos podrían verse impulsados un poco más, pero esperan nuevas señales por parte del Gobierno.

El optimismo de los inversores impulsó subas generalizadas en las acciones argentinas, con ganancias de hasta 8% en dólares en Wall Street, aunque se mantuvo la cautela sobre los bonos soberanos en dólares, que operaron mixtos y con variaciones moderadas.

"Más allá de que aún prevalece la cautela, la aprobación en Diputados podría activar un rebote técnico, como reflejaron los ADR. En especial, si Wall Street sigue firme. Irían a contramano de los bonos en dólares, que siguen más condicionados", señaló el analista Gustavo Ber.

Ber sostiene que en los títulos de renta fija en dólares se observa mayor cautela por la falta de nuevas señales económicas. Sobre todo, en el régimen monetario y cambiario que se espera para "la nueva etapa que se abriría después de la Ley Bases".

No obstante, el equipo de reseach de Aurum Valores señala que, si bien la aprobación en Diputados podría ayudar a impulsar a las acciones, aunque no tanto a los bonos, gran parte



Los bonos en dólares mostraron variaciones moderadas

de lo que definieron los legisladores ya debería estar descontado. Por lo tanto, la celebración, si la hay, debería ser moderada.

"Lo principal sobre la votación en Diputados ya estaba descontado. Me parece que ahora para los inversores es más importante saber cómo será la salida de las restricciones cambiarias y cómo seguirá la situación de las reservas del Banco Central", agregó Martín Genero, analista de Clave Bursátil.

### REPUNTE DE ACCIONES

Las mayores subas de la jornada se registraron en los activos de renta variable. Los ADR argentinos en Wall Street subieron hasta 8%, liderados por los de Telecom, seguidos por los de las energéticas TGS (7,5%) y Central Puerto (6%). En la plaza local, el S&P Merval repuntó 3,9% y las subas también fueron lideradas por Telecom (9,8%).

Cabe destacar que en el caso de Telecom el impulso alcista fue generado en gran medida por los cambios que dispuso el Gobierno. Ayer, oficializó la liberación de las tarifas de los servicios de telefonía móvil, internet y cable, por lo que las compañías del sector tienen vía libre para establecer los precios.

Distinto fue el caso de la renta fija en dólares, que operó mixta en Wall Street. Los Globales finalizaron la jornada con bajas de hasta 0,8% en el tramo largo de la curva de vencimientos y casi sin variación en la parte corta, mientras el riesgo país avanzó 16 puntos básicos hasta situarse en 1445 unidades.

MAYOR CONFIANZA

### Inversores extranjeros aumentaron tenencias en bonos de ley local

\_ Enrique Pizarro

— epizarro@cronista.com

La mejora en las expectativas del mercado bursátil durante los primeros meses de la gestión del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo se reflejó, entre otras cosas, en la tendencia de bonos soberanos en dólares por parte de los inversores extranjeros, con un incremento de títulos en cartera, aunque con algunos cambios en legislaciones.

Entre los títulos denominados como Bonares (legislación local) y Globales (legislación extranjera) que releva el Indec, que vencen en 2030, 2035 y 2038, se observó un avance en la tenencia por parte de inversores extranjeros. Principalmente, en los bonos que rigen por ley local.

El porcentaje de participación de inversores extranjeros sobre los bonos en dólares avanzó desde 46,8% en el último trimestre de 2023 hasta 47,8% en el primero de este año. Como contrapartida, los residentes redujeron su posición, pasando de 53,2% a 52,2% de un trimestre al otro.

Los inversores extranjeros recuperaron así parte de las tenencias de títulos de los que se fueron desprendiendo durante el año pasado, de acuerdo con la estimación del Indec. A la vez, se mantuvo la tendencia de recuperación que empezó a observarse en los últimos meses del año pasado, en medio de la celebración del mercado tras el triunfo electoral de Milei.

### ROTACIÓN DE CARTERA

Los inversores extranjeros redujeron sus posiciones únicamente sobre los Bonares que vencen en 2030 (AL30), pasando de 26,4% al 25,7%, y en los Globales que vencen en 2035 (GD35), de 75,4% al 74,9%. En cambio, registraron avances trimestrales en sus tenencias sobre los títulos AL35, AE38, GD30 y GD48.

El incremento más importante en las tenencias de los extranjeros se observó sobre el AL35, pasando de 7,9% al 12,1%, a pesar de que desarmaron u\$s 118 millones, lo que se explica por la recompra de estos mismos títulos que realizó el Tesoro al BCRA, de acuerdo con los analistas de Facimex.

"Lo destacable es que esta suba tuvo lugar en el primer trimestre bajo la administra-

..

Los analistas señalan que la mayor tenencia de bonos de ley local convalida el cambio de expectativa de inversores extranjeros

ción de Milei. A su vez, dicho aumento se explicó por el ascenso de tenencias bajo ley argentina, lo que convalida el cambio de expectativa de los inversores extranjeros", afirma el equipo research de PPI.

A pesar de la recuperación trimestral, la tenencia de títulos por parte de los extranjeros aún se encuentra muy por debajo de los niveles que exhibía a finales de 2020, luego del canje de deuda que realizó el entonces ministro Martín Guzmán.

Desde el último trimestre de 2020 al primero de este año, entre los títulos de deuda soberana en dólares relevados por el Indec, los inversores extranjeros redujeron del 90% al 73% su participación sobre los Globales. En tanto, incrementaron sus tenencias sobre los Bonares, pasando del 12% al 18%.\_\_\_

### AGL CAPITAL S.A.

CUIT Nº 30-71090704-4 - Convocase a los accionistas de AGL CAPITAL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Julio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre del 2023; 3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de pérdidas acumuladas contra cuentas del patrimonio neto; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y los sindicos en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550 y retribución de los síndicos; y 5) Prescindencia de la sindicatura de conformidad con lo establecido en el artículo 11º del Estatuto Social". Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán comunicar asistencia a la sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 4 de Julio de 2024 inclusive, en la oficina sita en Mariscal Antonio José de Sucre 1530, oficinas 902 y 903, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado: Mariano Sebastián Weil. Presidente designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 04/08/2022.

EDICTO - EL CRONISTA - El Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial nº 24, Secretaria nº 240, con sede en Marcelo T. de Alvear 1840, 1º piso, C.A.B.A., comunida por 2 días en los autos caratulados: "COLSERVICE S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS o/LETU-TOURS S.A.S. y otro s/ ejec. prendaria" (Ex. 6018 /2020), que el martillero Eduardo Alberto Radatti (CUIT 20-25999502-8), subastará al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo el dia 12 de Julio de 2024, a las 10:30 hs, en Jean Jaures 545, C.A.B.A., el 100% del automotor Marca Mercedes Benz, origen nacional, sprinter 415 CDI 3665, tipo minibus (o microomnibus), año 2018, motor Mercedes Benz nº 651955W0082579, chasis Mercedes Benz nº 8AC906633KE156065, afectado al transporte de pasajeros interjurisdiccional, dominio AD032GB, de propiedad de LETUTOURS S.A.S. (CUIT.30-71591384-0), en el estado y condiciones en que se encuentra y exhibe, el 10 y 11 de Julio de 2024, de 10 a 12 hs, en Galileo Galilei y Colectora Gaona, Moreno, Pcia. de Buenos Aires, Base: \$ 13.500.000; seña 30%, Comisión 10% más IVA y 0,25% de arancei Ac 10/99 CSJN, todo en efectivo en el acto del remate. El saldo de precio debe integrarse dentro del 5º día de aprobado el remate sin necesidad de intimación, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso (art. 584 CPCC). El IVA por la compraventa 10,5% estará a cargo del comprador, no se considera incluido en el precio; será retenido por el martillero en el acto, debiendo éste acreditar el depósito en el organismo pertinente al rendir cuentas. El comprador debe constituir domicilio legal en C.A.B.A., bajo apercibimiento dispuesto art 41 y 133 Cpr. Deuda por patentes en AGIP S 569.520,44, deuda Infracciones en Caba \$ 3,287.945,25; e infracciones en Poia, de Bs.As. \$ 170.550, todo informado al día 06/05/2024.- Todas las deudas y asimismo los gastos de transferencia y traslado del autornotor son a exclusivo cargo del comprador, quien debe inscribirla dentro de los 30 días siguientes al pago del saldo. La adjudicación recaerá en la persona que realice la mejor oferta, no se acepta la compra en comisión, ni la cesión de boleto de compraventa, ni el otorgamiento de poderes irrevocables a favor de terceros. En caso de actuar por representación debe presentar y exhibir en ese mismo acto el respectivo poder especial, bajo apercibimiento de continuar con el acto de subasta y hacerlo responsable de eventual perjuicio ocasionado. Para ingresar los interesados deben inscribirse en la web www.csjn.gov.ar, por el link Oficina de Subastas - Trámites: tumos registro, y presentarse con el formulario que indica el sitio. Para consulta del protocolo ingresar a link https://subastas.csjn. gov.ar/ofisubastas/files/ protocolo.pdf . Buenos Aires, 26 de Junio de 2024 - AGUSTÍN PASSARON SECRETARIO

LO CONFIRMÓ EL SECRETARIO DE FINANZAS

# Argentina pagará dólares a tenedores de bonos y recomiendan Bonares y Globales



El Tesoro tuvo financiamiento positivo en la licitación, on ello, comprará dólares y pagará los vencimientos.

El 9 de julio la Argentina deberá pagar cupones en dólares de los bonos a 2030 por u\$s 2131 millones. Desde el equipo económico confirmaron el pago. Ven valor en la reinversión de los cupones.

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Se acercan los vencimientos de deuda en dólares. El 9 de julio el Tesoro deberá hacer frente al pago de los cupones en dólares del Bonar 2030 (AL30) y el Global 2030 (GD30) por un total de u\$s 1139 millones de intereses y de u\$s 992 millones de capital de los bonos con tenedores privados.

Tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, han afirmado que los bonos van a ser pagados en su respectivo vencimiento.

De hecho, el financiamiento neto por \$ 2,7 billones de la última licitación será usado para cubrir vencimientos de deuda en dólares de julio. El financiamiento neto equivale a u\$s 3000 millones, que se le suma a los u\$s 900 millones de marzo pasado y en el que el Tesoro proyectó destinar al "pago de los vencimientos de bonos en moneda extranjera". Los u\$s 3900 millones entre ambas licitaciones alcanzan para cubrir los vencimientos en moneda extranjera de julio por u\$s 3900 millones.

que la mayoría de los tenedores de los bonos busquen reinvertir el cupón. "En principio pensamos que los inversores estarían inclinados mayormente a reinvertir, dado que el que está invertido debería tener una visión positiva sobre Argentina y en ese caso los bonos tendrían aún recorrido al alza", dijo.

Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, espera

En este sentido, Zambaglione le ve potencial alcista adi-

"Actualmente, preferimos el GD35. Este bono ofrece el perfil de riesgo/retorno más balanceado", dijeron desde Puente

"Sigue habiendo valor en la curva ante las chances de darse una normalización económica sostenible", comentó Fanco

cional a los títulos locales. Además, consideró que para que los bonos puedan romper los recientes máximos de abril sería necesario despejar la incertidumbre sobre el futuro régimen cambiario y la capacidad de seguir acumulando reservas por parte del BCRA. "Creemos que los bonos todavía tienen un recorrido alcista de corto plazo, que debería materializarse si el gobierno logra revertir el rechazo de Bienes Personales y Ganancias en Diputados. El Senado aprobó la Ley Bases y el Paquete Fiscal y los bonos recuperaron parte del terreno perdido, pero todavía no llegan a tocar los máximos a los cuales habían llegado a fines

de abril", detalló.

#### LOS BONOS A ELEGIR

Las estructuras de repago que presentan los títulos en moneda dura dentro de la curva son variadas. Sin embargo, el común denominador es que los cupones que pagan son en general bastante bajos. En este contexto, los analistas ven atractivo en los bonos soberanos, sobretodo pensando en un regreso a los mercados de deuda en 2025.

Los analistas de Puente también ven valor en los bonos más largos y ven especial atractivo en el Global 2035. "Actualmente, preferimos el tramo largo de la curva soberana, puntualmente el GD35. En nuestra opinión, este bono ofrece el perfil de riesgo/retorno más balanceado entre los bonos soberanos bajo diferentes escenarios posibles para los próximos meses", aseguraron. Además, advirtieron que "la parte corta (GD29 y GD30) de la curva soberana luce hoy menos atractiva relativamente, luego del rally registrado entre noviembre y marzo pasados".

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, explicó que el pago de julio se caracteriza principalmente por el pago de amortización de los bonos 2030, los que más vinieron subiendo en los últimos meses. En ese sentido, y pensando en un regreso a los mercados en 2025, Franco ve valor en los bonos de mayor duration. "Creemos que sigue habiendo valor en la curva ante las chances de darse una normalización económica sostenible, algo clave para bajar rendimientos y pensar en regresar al mercado global en 2025", dijo.

En este contexto, los títulos soberanos favoritos de Franco son el GD35 y el Global que vencen en 2041.\_\_\_

RENUNCIÓ POR CUESTIONES PERSONALES

### Fernando Moser dejó de ser director de la Comisión Nacional de Valores

Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Otra renuncia en el gabinete económico. Esta vez le tocó a la Comisión Nacional de Valores, que se quedó sin su vocal director, Fernando Moser, según adelantó Bloomberg.

Fuentes oficiales dicen, di-

plomáticamente, que la renuncia fue por cuestiones personales, mientras evalúan los pasos a seguir, pero la CNV tiene quorum con sus tres directores: el presidente Roberto Silva, la vicepresidenta Patricia Boedo y la otra vocal del directorio Sonia Salvatierra, por lo que sigue la operatoria normalmente

mientras se evalúa los pasos a seguir. Quien mueve los hilos de la autoridad es el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Moser estuvo tanto en entidades de capital nacional como del exterior, ocupando posiciones gerenciales relevantes, incluyendo la posición de CEO. En Mercado de Capitales ha

participado en numerosas emisiones de deuda, tanto de emisores privados como de estados subnacionales, y ha desarrollado programas de educación financiera en colaboración con el BCRA.

En los pasillos de 25 de Mayo dicen que Moser no era alguien del riñón 'Ceneveístico', quizás en alusión a Juan Carlos Otero, quien fue presidente de la UIF durante el gobierno anterior y lleva 23 años en la CNV, donde es empleado de planta permanente, así que volvió, aunque sin cargo ni función ejecutiva, sino simplemente como un profesional más. "Lo han relegado por demás. ¿Será porque tiene otro pensamiento político?", se preguntan sus defensores puertas adentro, quienes destacan su gran capacidad técnica.

Había ocupado diversas posiciones en la Comisión Nacional de Valores como oficial de Cumplimiento y Enlace y Gerente de Supervisión de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Tuvo una activa participación en la elaboración de la Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y en las leyes de Mercado de Capitales y Delitos Económicos.\_\_\_

MÁS EXIGENTES CON LOS ARGENTINOS

# EE.UU: bancos piden depósitos de u\$s 50.000 para tener cuenta

Las entidades ponen la lupa sobre los clientes argentinos porque suelen hacer transferencias desde y hacia terceros que están bajo la lupa porque no está justificado el origen de los fondos

\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

Para los argentinos, se hace cada vez más difícil tener una cuenta en el exterior, al tratarse de disponer fondos en un banco, no en una cuenta de inversión en un bróker.

Daniela Wechselblatt, que dirige DW Global Investments, ve un nuevo fenómeno: "Los bancos que hasta hace poco pedían un mínimo de u\$s 10.000 pasaron a u\$s 25.000 y ahora a u\$s 50.000; de lo contrario, cobran u\$s 75 por mes de mantenimiento de cuenta".

Hay una suerte de manual o de reglamento que se debe



Clientes argentinos no son bien vistos en bancos de Estados Unidos.

cumplir para que el argentino no sea amablemente invitado a retirarse de la entidad, sinónimo de que le cierran la cuenta. "Debe hacer únicamente transferencias a cuentas que estén a su nombre y que estén justificadas, porque las entidades se están poniendo muy estrictas con transferencias a un tercero que no tengan respaldo. Por eso la clave pasa por ser más prolijo que nunca".

Mariano Sardáns, CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, revela que los argentinos entraron en una lista a quienes los bancos prefieren no abrirles cuenta, ocupando el segundo lugar detrás de los venezolanos en rechazar clientes de ese país.

Sí, en cambio, le abren a latinoamericanos en forma remota, sean de Perú, Brasil o Costa Rica, pero decidieron dejar de atender a los argentinos o cambiarle las condiciones. ¿Por qué? Por un lado, según Sardáns, porque la Argentina es el único caso en el mundo en que se esconde dinero que ya pagó el impuesto a las Ganancias, para evitar pagar el 2,25% anual de impuesto a los Bienes Personales, una alícuota que no existe en ningún otro lugar del mundo en esta magnitud al gravar el stock. "Los bancos de Estados Unidos detectan muchos movimientos de argentiLos bancos que hasta hace poco pedían un mínimo de u\$s 10.000 pasaron a u\$s 25.000 y ahora a u\$s 50.000

De lo contrario, cobran u\$s 75 por mes de mantenimiento de cuenta, por lo que al año se convierten en u\$s 900

nos que no tienen justificación patrimonial ni contable, ni están respaldados por el pago de una factura, de un préstamo o de la compraventa de un inmueble, por ejemplo. Los bancos se cansaron de los movimientos que hacen los argentinos con las cuevas de transferencias de dólares y dejan de atenderlos o los echan. No menos de 15 bancos ya tomaron esa decisión".

Detalla que muchos con cuentas en blanco, declaradas, tienen la fantasía de que si mandan dólares a la Argentina se los pesifican, cuando lo pueden hacer como repatriación de fondos y se les acredita en su caja de ahorro en dólares.



# Negocios



### Nuevo bono verde de Genneia

La empresa emitió obligaciones negociables (ON) verdes por u\$s 60 millones para construir los parques solares Anchoris y Malargüe, en la provincia de Mendoza.

EL GOBIERNO AUTORIZÓ SU INGRESO COMO SOCIO A ÁREAS DE EQUINOR

# La petrolera de Eurnekian se mete en la exploración y producción offshore



Eduardo Eurnekian, titular de Corporación América; el holding tiene el control accionario de Compañía General de Combustibles (CGC)

La Secretaría de Energía aprobó el desembarco de CGC en dos áreas con fuerte potencial de producción de gas en la Cuenca Austral, frente a Tierra del Fuego. Se espera el ingreso de YPF a ese consorcio

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_ iortiz@cronista.com

La administración del presidente Javier Milei, finalmente, autorizó la incorporación de la Compañía General de Combustibles (CGC), en la que el holding de Eduardo Eurnekian tiene el control accionario, al negocio de la exploración y producción de hidrocarburos, asociada con la noruega Equinor en dos bloques offshore, frente a las costas de Tierra del Fuego.

Con las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, los decretos 545 y 546 publicados ayer en el Boletín Oficial, aprobaron la cesión del 25% de los permisos de exploración en las áreas AUS105 y AUS106 a favor de CGC Energía, la empresa energética de Corporación América.

Equinor tiene la titularidad de ambas áreas tras la adjudicación realizada en mayo de 2019 durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri, a partir de lo cual presentó la posibilidad de sumar como socios locales a YPF y

Los dos bloques a los que ingresa CGC son proyectos de gas, linderos a áreas en producción y a Fénix

En sociedad con YPF, también explora el potencial de Palermo Aike, el no convencional de Santa Cruz CGC, aunque la autorización reciente es sólo para la última.

Fuentes de YPF señalaron a El Cronista que, de la misma manera, se espera que, en los próximos días, el Gobierno difunda un decreto similar en el que autoriza el ingreso de la empresa de mayoría accionaria estatal al consorcio con un 35% de participación. De esta manera, Equinor, como operadora, mantendría el 40% restante.

Las tres empresas se presentaron en la audiencia pública realizada el 22 de noviembre último, para debatir el proyecto de Impacto Ambiental de la Campaña Sísmica en esos dos bloques de la Cuenca Austral, tarea de prospección que realizó posteriormente el buque BGP Prospector.

La autorización se da a conocer, un día después de que la empresa Noruega reveló que las tareas de perforación del Pozo Argerich, ubicado en el área Cuenca Argentina Norte 100 (CAN100) frente a las costas de Mar del Plata, arrojaron un primer análisis de que no contiene presencia significativa de hidrocarburos, lo que se define como "pozo seco".

Los bloques 105 y 106 a los que ingresa CGC tienen como objetivo la producción de gas natural a través de plataformas offshore y, de hecho, son linderas a otras en producción en los campos Carina, Aries, o Vega Pléyade, que actualmente opera la francesa Total, en sociedad con Wintershall y Pan American Energy, para aportar el 15% de la producción total del país.

Antes de fin de año, se sumará a la producción el proyecto Fénix, que incluye una nueva plataforma con tres pozos para adicionar un 10% de esa producción. Todas las áreas se encuentran a un promedio de 25 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego.

En ese escenario, CGC se presenta como una compañía que tiene presencia actualmente en cinco de las cuencas productivas de la Argentina y ha operado en tres de ellas, por lo cual ésta será su primera participación offshore, además de tener participación importante en la infraestructura de transporte de gas a través de las compañías Gas Andes y TGN.

En la compañía, se explicó que "es muy importante un descubrimiento más en la región que daría mayor proyección a esta producción y potencialmente un salto exportador. La zona es clave porque tiene mucha potencialidad de sinergia con campos cercanos y en particular las áreas están próximas al campo Carina y más aún al desarrollo de Fénix".

CGC aporta su conocimiento en la Cuenca Austral que, en los últimos ocho años, argumenta "logró revertir la declinación y descubrió nuevos yacimientos, pero también suma su infraestructura comercial como operador de los puntos de entrega de los hidrocarburos".\_\_\_

Negocios 19

### **CEO TALKS**



Catherine Remy, Directora General de Total Austral y Country Chair de Total Energies Argentina

## Para los número uno, el cambio constante define a la Argentina

En el CEO Talks que organizaron El Cronista y la Revista Apertura, distintos número uno describieron cuáles son los desafíos que enfrentan en su día a día y las proyecciones a futuro

\_\_\_ El Cronista
\_\_\_ Buenos Aires

Luego de más de 180 días al frente de la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei se caracteriza con una palabra: cambio. Esto quedó reflejado en el CEO Talks, un evento que organizaron El Cronista y la revista Apertura este jueves, donde más de una docena de líderes contaron cuáles son los principales desafíos que enfrentan y anticiparon que, de cara al próximo semestre, la actividad económica pasará por momentos críticos. Sin embargo, las proyecciones a futuro son optimistas.

En este sentido, Catherine Remy, directora general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies Argentina, destacó: "El país se está transformando a la velocidad de la luz y la macroeconomía no es la única que está cambiando". A pesar de que está al frente de la energética desde septiembre de 2023, es la segunda vez en la carrera de la ejecutiva nacida en Francia que ocupa un cargo en la Argentina.

En este sentido, expuso las diferencias entre su actual puesto y su ejercicio anterior, en el que se desempeñó como vicepresidente senior para el Cono Sur y Country Chair de la compañía para la Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú: "La economía es un ciclo. Si bien ahora estamos viviendo tiempos muy intensos, tenemos los mismos desafíos que en ese entonces. De hecho, un par de años atrás, también teníamos problemas de acceso a divisas. Sin embargo, soy muy optimista y hoy veo una Argentina mejor".

La empresa energética, aseguró Remy, tiene puesto el foco en Fénix, un proyecto de extracción de gas offshore en Tierra del Fuego que demandó una inversión de u\$s 700 millones y que comenzará a operar a fines de 2024. "Durante la temporada de invierno, este gas va a generar un ahorro de 10 barcos de GNL, lo que significa un gran ahorro de divisas para el Gobierno", comentó.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno porteño, participó del evento y destacó: "Los momentos libres los uso para reflexionar, revisar y repensar. Cuando uno gestiona tiene que darse algún tiempo, aunque sea pequeño, para reflexionar sobre lo que acaba de hacer".

Por su parte, Romina Parquet, CEO de CIMC Wetrans, la filial argentina de la empresa china que construyó el estadio 974 en Qatar 2022, señaló: "A pesar de que a nivel mundial este tipo de construcción está mucho más avanzada, en el país, recién está naciendo. Es que, hasta el cambio de gobierno, la construcción modular estuvo prohibida de alguna manera, porque había que pasar por infinitos ensayos con determinados organismos -como el INTI- para detallar la conformación del módulo".

Henry Seeber, presidente y gerente general de American Express, recalcó: "El negocio tuvo una evolución importantísima en los últimos 35 años que se aceleró exponencialmente en la última década, tras la incorporación de la tecnología".

Sebastián Tuvio, General Manager del Hotel Las Balsas Relais & Chateaux, adelantó que la próxima temporada invernal será difícil para la industria del turismo local: "El argentino se empezó a replantear muchas cosas. Entre ellas, la idea de pagar u\$s 150 por un pase de ski en la Argentina, cuando en Nueva Zelanda ronda los u\$s 80".\_\_\_

### Los bancos mejoran la cotidianeidad de sus clientes

\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

El negocio bancario cambió radicalmente durante la última década. Por esta razón, los bancos tradicionales buscan sumar cada vez más soluciones para retener a sus clientes y ofrecerles servicios cada vez más completos.

Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro, destacó que "el negocio de las personas es el que más cambió durante los últimos cinco años y es el que más va a cambiar en los próximos cinco", aseguró.

Ahora, "tenemos que estar presentes en la vida de las personas. El desafío consta en acercar todo tipo de soluciones como pagar el estacionamiento, una infracción, ir a una fiesta, o comprar un ticket. Tenemos que acercar soluciones cotidianas y dejar en el pasado al banco tradicional". Así, el ejecutivo comentó que la banca privada está desarrollando una "superaplicación" para que la gente pueda resolver todas sus cuestiones de manera unificada.

Por su parte, Ivana Dip, CEO de BMW, comentó: "En la Argentina, cada año es una nueva gestión. Todos los años tenemos una tarea nueva. En 2024, una de las mayores novedades fue la regularización de importaciones". De esta manera, explicó que la apertura comercial que implementó el gobierno de Javier Milei "nos dio enormes oportunidades para ampliar nuestra gama de productos".

"El año pasado, la demanda estaba detenida porque teníamos faltante de stock", dijo la ejecutiva. Así, comentó que, con este tipo de medidas, la empresa volvió a tener la posibilidad de llegar a cada vez más clientes y a ofrecerles un portafolio más completo.

No obstante, en un contexto de caída de la demanda interna, las proyecciones de ventas de la compañía son similares a las del año pasado. "Si bien, en volumen, estaremos al mismo nivel que en 2023, cambió mucho la oferta que podemos brindar, que es uno de nuestros máximos desafíos".

Por su parte, Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), develó cuáles son los principales desafíos de estar al

Luego de la implementación de la tecnología, el negocio bancario tradicional "está desapareciendo"

frente de la cámara empresaria que reúne a las fábricas productoras de tecnología y electrodomésticos emplazadas en Tierra del Fuego.

"Allí se trabaja bajo un régimen de promoción industrial. Ya es un desafío en sí mismo porque tiene reglas muy estrictas. El rol, entonces, tiene que ver con gestionar los denominadores comunes entre las empresas productoras, que, a su vez, son competidoras porque tienen el mismo mercado y les venden a los mismos usuarios", comentó.



Gustavo Manriquez, CEO de Banco Macro, en el evento de El Cronista

EL SIGUIENTE PASO DE UNA FUSIÓN GLOBAL

# Prevén la llegada al país de nuevas marcas de hoteles de lujo

Con la compra de NH, la cadena Minor consiguió una puerta de entrada a la región, donde tenía escasa presencia. Qué planes tiene el nuevo grupo en el mercado local

Juliana Monferrán

jmonferran@cronista.com

A más de cinco años de que el grupo tailandés Minor Hotels se quedara con el control de la cadena de hoteles española NH, que tiene fuerte presencia en la Argentina y en la región, ya hay firmes avances para que nuevas marcas de lujo se instalen en el pais.

Así lo aseguró a El Cronista Christian Daghelinckx, managing director Minor Hotels para América, un argentino que, tras la fusión, quedó a cargo de las operaciones del nuevo gigante hotelero en México, el Caribe, la región Andina y el Cono Sur.

El ejecutivo se mostró muy entusiasmado con cómo comenzó el año en el mercado local y dio detalles del plan de expansión del grupo, a meses de que ambas cadenas unificaran su marca y NH comenzara a operar como Minor Hotels Europa & Americas.

"Si bien la recuperación de la Argentina venía retrasada tras la pandemia, este año, vimos un aumento significativos de consulta de inversores y consultas firmes", señaló Daghelinckx.

Según el máximo responsa-

ble de Américas, la Argentina es el país que tiene más oportunidades para acceder a proyectos de expansión. No solamente por conversiones, sino por inversión, principalmente, de desarrolladores o inversores, en su mayoría, locales.

Si bien Daghelinckx no quiso precisar la cantidad de proyectos en los que ya están trabajando, sí aseguró que son bastante más que 10 entre conversiones y nuevos hoteles. En el sector, se habla de que el grupo ya tiene 50 proyectos previstos para los próximos dos años.

El experto en hotelería dijo que los inversores se ven atraídos por las marcas del nuevo grupo hotelero, pero además les atrae el hecho del que la cadena tenga equipos instalados en la Argentina y que conozcan el mercado y el contexto local. "NH aporta el conocimiento local, damos respuestas a los inversores entendiendo a la Argentina, el mercado, más allá de los números tangibles en los márgenes de operación. Pero, además, Minor nos abrió el abanico de marcas y nos permite entrar en el segmento de lujo con Anantara y con Tívoli, marcas que tienen personas

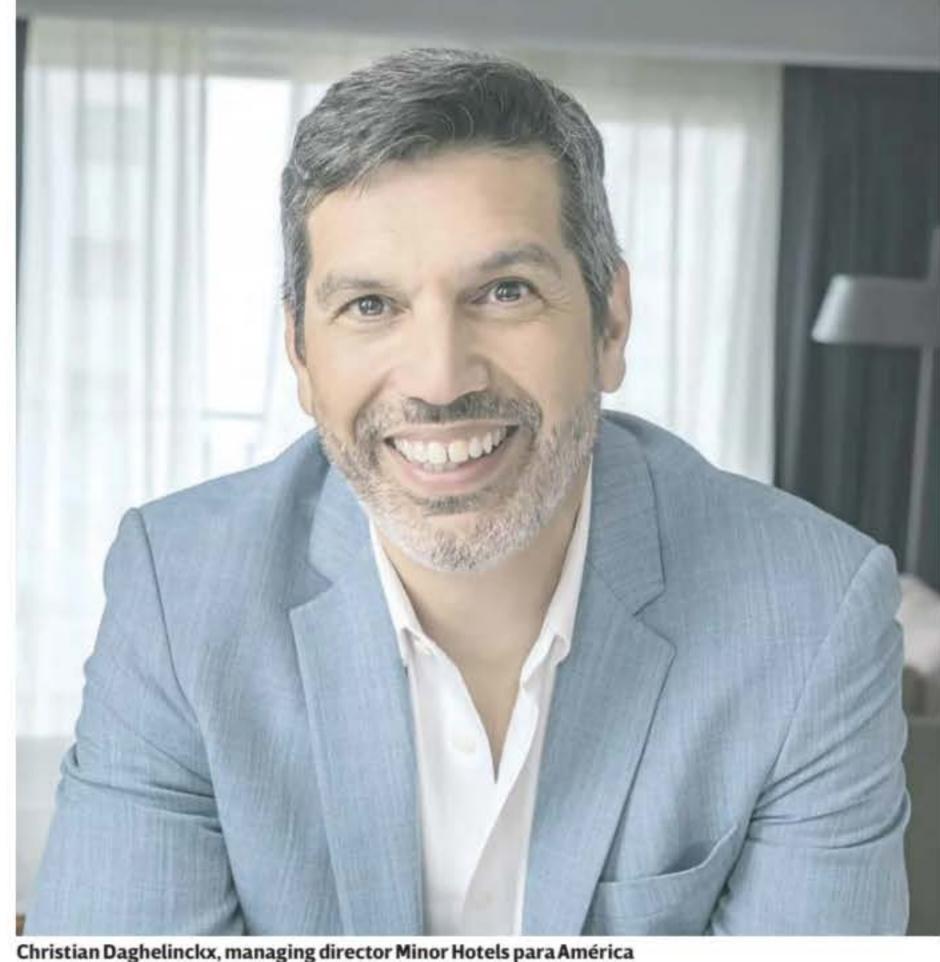

Daghelinckx no quiso precisar un número. Pero, en el sector, se habla de 50 proyectos en los próximos dos años

Luego de la fusión, el grupo Minor tiene 530 hoteles en todo el mundo; 58 de ellos están en América latina interesadas para desarrollarlas, tanto en Buenos Aires como en otros destinos interesantes del país", explicó.

Según detalló Daghelinckx, hay inversores que quieren reconvertir sus hoteles a las marcas del grupo y otros que quieren desarrollar un establecimiento desde cero. Muchos vienen del sector pero otros del real estate. "Es un 50% y 50% y depende mucho del destino. Si es una ciudad del interior seguramente van marcas más urbanas, de negocios, con un interés más de preciobeneficio", detalló.

Por otro lado, señaló que el tamaño del grupo, con 530 hoteles a nivel global -58 en América latina-, lo hace muy ágil para la toma de decisiones.

La cadena sumó, además, el modelo de franquicias. "Esto nos abrió muchas posibilidades por que le permite al propietario seguir operando pero, a la vez, accede a nuestra fuerza comercial, a la distribución y al módulo de revenue management con el know how de ingresos".

Desde que ambas cadenas se unieron, las marcas de Minor y de NH crecieron en mercados en los que no estaban y hoy el grupo opera en 56 países.

"Fue un maridaje perfecto", aseguró Daghelinckx. Y explicó: "Desde NH, teníamos mucha presencia en Europa y en América; la Argentina fue uno de los principales países donde NH se desarrolló. Y Minor es muy fuerte en Asia y Medio Oriente. En América latina, tenía muy poca presencia con dos hoteles de la marca Tívoli en Brasil (en Bahía y en San Pablo) en el segmento high end".

Anantara, otra de las marcas de Minor, es muy reconocida por sus spa en el segmento vacacional y de lujo y Avani, con 42 hoteles, "tiene una mentalidad más moderna, más contemporánea", señaló el ejecutivo.\_\_\_

EDICTO SUBASTA LEY 24.441. El martillero Mariano Espina Rawson, (cuit 20-13407112-6. Responsable Inscripto) con domicilio legal en Tucumán 1679, Piso 5º, Capital Federal (Tel: 115011.3598) designado por Gustavo Germán Wazne y Ruben Omar Gianferro, en su carácter de acreedor hipotecario en los términos del art. 57 y 59 de la ley 24.441, comunica por 3 días en los términos del art. 57 Ley 24.441, que el día 3 de Julio de 2024, a las 9:30 hs. en la calle Tte. Gral Perón Nº 1233. CABA -sede de la Corporación de Rematadores-, al mejor postor, contado y ad corpus procederá ante escribano público, a la venta en pública subasta del 100% del inmueble sito en la Avda. Argentina Nº 5436, entre calles Aquino y Avda. Teniente Gral. Luis J. Dellepiane -Plazoleta pública donde desemboca la Avenida Larrazabal-, Matricula Digital Nº 1-14897 GDE, de la Capital Federal. El frente de la propiedad se encuentra tapiado, se observa en su interior un chalet en estado avanzado de demolición. Posee un frente de 8,66 mts por 32 mts. de fondo, con una superficie del lote de 277 m2. Se deja constancia que conforme resolución de autos del 19.03.2024 (fs.65) se resolvió otorgar la tenencia del inmueble a la Actora hasta la realización de la subasta. Base: U\$S 133.443,75 - al contado, al mejor postor y en dinero en efectivo. Seña 30%, Comisión 3 % (+ IVA s/ la misma). Arancel de Subasta: 0.25% Sellado de Ley. Todo en el acto del remate y a cargo del comprador, el pago se deberá efectuar en dólar billete estadounidense en el acto de la subasta bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 584 del Cod. Proc. Se hace saber que en caso de no haber postores, a la media hora saldrá a la venta con la base reducida en un 25% esto es con la suma de USS 100.082,81 y si tampoco hubiere postores, acto seguido saldrá Sin Base. El comprador deberá constituir domicilio legal en C.A.B.A., y abonar el Saldo de Precio dentro del 5" día de efectuado el remate, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso con perdida de las sumas abonadas (conf. art. 62 Ley 24441). No se admiten posturas bajo sobre. PROHIBIDA LA COMPRA EN COMISION. DEUDAS: AGIP al 27/09/2023. \$ 68.358,87. La protocolización de las actuaciones será llevada a cabo por el escribano que designe la parte actora (conf. art. 63 Ley 24.441) Actúa el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91 sito en Av.de los Inmigrantes 1950 Piso 4º de esta Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en los Autos caratulados: "WAZNE, GUSTAVO GERMAN Y OTRO C/ PECORINO CATTANEO, MARIA BELEN S/EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441", Expte Nº 70923/2023. El inmueble podrá visitarse los días 1º y 2 de Julio de 2024, de 14 a 16 hs. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Junio 24 de 2024. Mariano M. Espina Rawson, Martillero Público, Matricula Fº10, Lº79. Informes: tel. 11 5011 3598 - www.espinarawsonyasoc.com.ar.

El Banco Credicoop C.L. informa que una vez transcurridos 30 días corridos desde la fecha de publicación de la presente se procederá al cierre de las Credicuentas y de las Cajas de Ahorros que registren inactividad mayor a 150 dias y que no cuenten con saldo. En caso de dudas o para obtener información sobre la situación de su cuenta no dude en comunicarse con este banco a través del número 0800-888-4500.

21

# Info Technology



### Cabify entra al negocio de la logística

La empresa de movilidad anunció el arribo al país de su división Cabify Logistics, que ofrece envíos rápidos para empresas



Los relojes inteligentes se están poniendo de moda y los fabricantes lanzan nuevos modelos

EXPANSIÓN DE LOS RELOJES INTELIGENTES

# El mercado de smartwatches crece y suma opciones en la Argentina

Los wearables se convirtieron en un fenómeno en todo el mundo y ahora las principales marcas tecnológicas lanzan novedades para competir por un lucrativo negocio

\_ Adrián Mansilla

\_\_ amansilla@cronista.com

Los smartwatches están impulsando el regreso de las masas a la vieja costumbre de atisbar hacia la muñeca. Pero el "relojeo" ya no es solo para conocer la hora, sino también para estar al tanto de signos biométricos, notificaciones de aplicaciones y hasta cuestiones como el pronóstico del clima.

Es que, gracias a sus funcionalidades, precios más accesibles y la necesidad de despegarse un poco del celular, los relojes inteligentes son hoy gadgets en auge y con perspectivas de mayor despliegue.

Un reciente informe de la consultora IDC detalló que los despachos de dispositivos "wearables" (o tecnología de vestir) tuvo un fuerte crecimiento del 8,8% interanual en el primer trimestre de este año.

El mismo estudio revela también un dato clave: detalla que el costo promedio de esta clase de dispositivos cayó un 11 por ciento, a la vez que se fortaleció la demanda en los llamados mercados emergentes. Los despachos de wearables tuvieron un aumento del 8,8% en el primer trimestre de este año

Los valores de los smartwatches están bajando a nivel global, lo que contribuye a su creciente adopción

### PELEA POR EL MERCADO

De acuerdo con IDC, Apple es quien lidera las ventas a nivel global con su Apple Watch. Posee el 18,2% del mercado, aunque el relevamiento advierte que sus despachos vienen en franco retroceso y lo atribuye a cierta "falta de innovación en el segmento Premium".

El segundo lugar queda para Xiaomi (10,5%), gracias a un importante crecimiento que, según IDC, logró gracias a una propuesta de valor equilibrada en cuanto a costo-beneficio.

Luego, entre los principales fabricantes le siguen de cerca Huawei (9,6 por ciento) y Samsung (9,3%).

### POR QUÉ TRIUNFAN LOS RELOIES INTELIGENTES

"La tendencia mundial es mantener hábitos saludables. Los wearables nos permiten tener un registro cada vez más preciso de nuestro desempeño físico y cómo mejorarlo. Además, se pueden vincular con otros dispositivos inteligentes, como teléfonos móviles y balanzas digitales", dijo a El Cronista Sebastián Sanchez, gerente comercial de Etercor-Solnik, la empresa socia de Xiaomi en la Argentina.

En la misma línea, desde Samsung explicaron que "los dispositivos vinculados a la salud, como es el caso de estos productos, ayudan a monitorear el sueño, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, volviéndose muy importantes para los usuarios que buscan una experiencia optimizada, especialmente al monitorear su actividad y su bienestar".

### **DISPOSITIVOS EN ARGENTINA**

En el país no faltan modelos, que suelen dividirse entre pulseras deportivas con funcionalidades enfocadas en el fitness y smartwatches con capacidades más amplias.

Por caso, Samsung ofrece los Galaxy Watch 5 y 6, además del Galaxy Fit3. El primero vien en dos tamaños, uno de 44 mm con una pantalla de 1,5 pulgadas y otro de 40 mm con una pantalla de 1,3", además de contar con una batería de hasta 40 horas. Galaxy Fit3 es una nueva pulsera con cuerpo de aluminio, pantalla de 1,6 pulgadas y con batería capaz de durar hasta 13 días.

Por su parte, Xiaomi tiene en el país las nuevas Smart Band 8 y Smart Band 8 Active, con funciones avanzadas para quienes hacen ejercicios. La primera posee pantalla de 1,62 y duración de batería de 16 días, mientras que la segunda tiene un display de 1,47" y autonomía de 14 días. La marca también ofrece en su tienda online el modelo Redmi Watch 4, un dispositivo más potente dotado de GPS, pantalla de 1,97" y batería con duración de hasta 20 días.

Huawei es otro jugador global con presencia en el país, sobre todo con su Band 8 de tipo deportiva, con pantalla de 1,4" y 14 días de autonomía.

La variedad de opciones muestra la vitalidad que hoy tiene la categoría, de la que se espera, según Statista, que crezca cerca del 7% anual hasta 2028. En el ámbito local, desde Samsung señalan que están viendo una recuperación del mercado. Similar visión tienen en Etercor-Solnik sobre sus productos Xiaomi y destacan que continúan sumando modelos para crecer en el mercado.

### Financial Times



# Lula viaja a Bolivia El presidente brasileño se dirigirá allí el próximo 9 de julio para reunirse con su par boliviano Luis Arce. Dijo que aprovechará la ocasión para apoyar al mandatario tras un intento fallido de golpe de Estado.

PANORAMA RECESIVO EN EEUU

# Las consecuencias económicas de una potencial victoria electoral de Trump

Joe Biden no ha atacado la política comercial del expresidente, pero podría ser potencialmente desastrosa para EE.UU. Según Moody's, desencadenaría una recesión a mediados de 2025

#### \_\_ Edward Luce

Es una lástima que hayamos tenido que esperar a que los analistas de inversión detallaran los efectos de los planes comerciales de Donald Trump. El equipo de campaña de Joe Biden debería decírselo a los estadounidenses todos los días. Que el impacto de Trumpen la democracia estadounidense sea lo primero en la mente de Biden es natural. Pero está desplazando a lo que preocupa a más votantes. La conclusión, según Moody's Analytics, es que las políticas de Trump desencadenarían una recesión a mediados de 2025. El desempleo y la inflación se dispararían. La mitad inferior de la distribución de los ingresos estadounidenses sería la más perjudicada.

Pero eso es sólo la mitad del asunto. Moody's basó su pronóstico en el antiguo plan de Trump de imponer un arancel del 10% a todas las importaciones y del 60% a los bienes procedentes de China. Ya eso es bastante costoso. Según el Instituto Peterson para la Economía Internacional, una familia promedio pagaría u\$s1700 más al año por el aumento de los precios. Una vocera republicana insistió en que era una fake news: "La idea de que los aranceles son un impuesto para los consumidores estadounidenses es una mentira promovida por los subcontratistas y el partido comunista chino", dijo. Los republicanos han cerrado el círculo. Ahora es comunista defender el comercio.

Los demócratas no se quedan atrás. Los dos grandes puntos de consenso en Estados Unidos actualmente son que la globalización es tóxica y que EE.UU. está en una competencia de suma cero con China. Esto es en parte lo que le impide a Biden abordar de lleno los planes de guerra comercial de Trump. Pero Trump le está poniendo las cosas cada vez

más fáciles a Biden. A principios de este mes, el expresidente expuso una "política de todos los aranceles" en la que los derechos de importación sustituirían totalmente al impuesto a las ganancias.

Es imposible llegar a un arancel óptimo que pueda compensar la supresión de los ingresos fiscales. Cuanto mayor sea la tasa, mayor será el perjuicio al comercio. Sería como un perro persiguiéndose la cola. Los costos económicos de volver a una política fiscal del Siglo XIX recaerían drásticamente sobre los obreros y sus familias, el tipo de personas que cada vez se inclinan más por Trump. Los beneficiarios serían los ricos, que pagan una parte mucho menor de sus ingresos en bienes. Un estudio de Moody's sobre esto seguramente pronosticaría una depresión.

Al último plan de Trump habría que añadir la "desvinculación total" con China que está impulsando Robert Lighthizer, exrepresentante comercial de Trump y su probable próximo secretario del Tesoro. También está el bien anunciado plan de Trump de sustituir a Jay Powell como presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Todo ello se traduce en un aumento de los costos por intereses, una inflación galopante y un giro decisivo hacia la desglobalización. En resumen, Trump está mostrando un blanco cada vez más grande para que Biden le dispare.

La cuestión que se plantea es qué significaría un segundo mandato de Biden para la economía mundial. El presidente estadounidense aún tiene que explicar la diferencia entre "reducción de riesgos" y "desvinculación". Esto se debe a que es muy difícil trazar la línea. Si todo excedente comercial chino puede invertirse teóricamente en su creciente maquinaria bélica, entonces ¿por qué dete-



En campaña, Trump prometió subir los aranceles a los productos importados. BLOOMBERG

Tanto Biden como Trump prometen ir en la misma dirección, pero el republicano lo haría a pasos agigantados

Trump planea poner a Robert Lighthizer como secretario del Tesoro y sustituir a Powell en la Reserva Federal nerse en los semiconductores y la tecnología de inteligencia artificial? Hasta que Biden pueda especificar parámetros más nítidos, será difícil alcanzar una posición común con la Unión Europea en el tema de China.

En resumen, tanto Biden como Trump prometen viajar en la misma dirección. Pero Trump lo haría a pasos agigantados. Lo irónico de la postura de Trump es que es el candidato que promete ponerle fin al involucramiento de EE.UU. en las "guerras eternas" de Ucrania y la franja de Gaza, e incluso podría plantearse abandonar Taiwán, aunque es imposible pronosticar adónde lo llevaría su caprichosa mentalidad. Sin embargo, sus planes de desvincularse de la economía mundial harían más probable un conflicto con China.

El único punto positivo de la actual guerra fría es que China está profundamente comprometida con el statu quo mundial. En cambio, durante la primera guerra fría, EE.UU. apenas tenía poder de chantaje económico sobre la Unión Soviética. Es un defecto del debate actual sobre política exterior que tanpocos estén favor de mantener la influencia de EE.UU. sobre China. La atención se enfoca en el grado y la velocidad de la desvinculación estadounidense. En este sentido, Trump es por mucho, la influencia disruptiva.

Lo que sabemos de los planes de Trumpes que desencadenarían una recesión. Lo que pensamos que estaría muy tentado de hacer podría llevar a una depresión. Las consecuencias económicas de Trump serían un desastre. Las consecuencias geopolíticas imprevistas podrían ser aún peores. El EE.UU. de Biden camina sonámbulo hacia una guerra fría con China. Trump se aferra a la pesadilla. Lo mejor que Biden podría hacer para mejorar sus perspectivas es explicar lo que eso significaría para los resultados de la clase media estadounidense.....

ELECCIONES LEGISLATIVAS CLAVE

# La apuesta arriesgada de Macron y el giro de Francia a la derecha

Si el partido de Marine Le Pen consigue la mayoría de 289 escaños, en la segunda vuelta los partidos de centro e izquierda se verán presionados para abandonar estratégicamente en algunos distritos



El domingo, los franceses acudirán a las urnas en la primera vuelta de las elecciones legislativas.

Según los últimos sondeos, la ultraderechista Rassemblement national (Reagrupamiento Nacional, RN) de Marine Le Pen ganaría la mayoría de los 577 escaños de la Asamblea Nacional, seguida del bloque de izquierda Nouveau Front Populaire.

La alianza centrista Ensemble, del presidente francés Emmanuel Macron, quedaría en tercer lugar.

Los encuestadores afirman que es difícil pronosticar el resultado de las elecciones en esta fase debido al formato de dos vueltas y a la dinámica local de cada distrito.

Los dos candidatos más votados pasarán a la segunda vuelta, el 7 de julio, pero podrán ser acompañados por otro candidato que obtenga el apoyo de al menos el 12,5% de los votantes inscritos en su distrito, lo que significa que la participación será clave en estas elecciones.

Dado lo mucho que está en juego si el RN consigue la mayoría de 289 escaños, en la segunda vuelta los partidos de centro e izquierda se verán presionados para abandonar estratégicamente en algunos distritos, con el fin de no dividir el voto.

### **CUESTIONES CLAVE**

Los encuestados le dijeron a Ipsos que las cuestiones sociales, definidas como poder adquisitivo, seguridad social y desigualdad, eran sus prioridades, seguidas de cuestiones económicas como el crecimiento, la deuda, la inflación y la lucha contra el déficit.

Para hacer frente a la preo-



Este domingo se concretará la primera vuelta de los comicios legislativos en Francia. BLOOMBERG

Según las encuestas, la alianza centrista del presidente francés quedaría en tercer luaar

cupación por el costo de vida, el RN ha prometido bajar el IVA sobre la energía y los combustibles, mientras que el bloque de izquierda ha dicho que subirá el salario mínimo un 14%.

Gabriel Attal, primer ministro francés que encabeza la campaña de Ensemble, ha argumentado que los grandes planes de gasto público son poco realistas y podrían resultar contraproducentes, en un país donde el déficit se sitúa en el 5,5% del PBI. Pero ha presentado algunos planes de gasto, como la supresión de los aranceles notariales para los propietarios primerizos.

#### LA ASAMBLEA SALIENTE

A pesar de vencer a Le Pen en las elecciones presidenciales de 2022, el partido de Macron no logró una mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias de ese año, lo que obligó a su gobierno a llegar a acuerdos con otros partidos para aprobar leyes. En ocasiones, el Gobierno ha pasado por encima de los legisladores para aprobar presupuestos y reformas utilizando una cláusula constitucional, conocida como el 49.3, que luego le expone a una moción de censura.

La primera vuelta de las elecciones legislativas de 2022 fue predominantemente una batalla entre el centro y la izquierda, con Ensemble en segunda vuelta contra Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nueva Unión Popular Ecológica y Social, Nupes).

### CÓMO PODRÍA SER LA NUEVA ASAMBLEA

Incluso con encuestas periódicas, es muy difícil predecir la composición final del nuevo parlamento antes de la primera vuelta de las votaciones.

No se sabe con certeza cuántos candidatos pasarán a la segunda vuelta y existe la posibilidad de que se formen alianzas entre los comicios, lo que lleva a los encuestadores a ofrecer amplias proyecciones de escaños para cada partido. Pero las primeras previsiones sugieren que podría ser un cuerpo legislativo muy diferente y la probabilidad de un parlamento dividido es alta.

### IMPORTANTE INMUEBLE en FLORIDA

EDICTO JUDICIAL - El Juzg. Nac. de 1º Inst. en lo Comercial Nº 20, a cargo del Dr. Eduardo E. Malde, Sec. Nº 39 a mi cargo, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4°, CABA, comunica por dos días en los autos: "STIEGLITZ CONSTRUCCIONES SA S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA INMUEBLE" - Exte N° 21901/2017/51 que la martillera Graciela Mabel Lairihon, CUIT 27-13062350-1, rematará en Jean Jaurés 545 de CABA, al contado, al mejor postor, el dia 8 de julio de 2024 a las 11 hs. el 100% del inmueble sito en Santa Rosa 1954/1958, entre Liniers y Chacabuco, Florida, Vte. López, Bs. As. Nom. Cat.: Cir. Il Sec. H Manz. 48 Parc. 31 a. Mat. 48817 BASE: u\$s 441.375 - y con más el arancel correspondiente del 0,25% (Ac. 10/99 C.S.J.N.) y también todos los gastos que demande la transferencia y su inscripción a cargo del adquirente. Seña 30 %, comisión 3 % y correspondiente sellado. El importe se podrá abonar en dólares o bien en pesos a la cotización del denominado dólar MEP, tipo vendedor de cierre del día inmediato anterior al pago informado en www.cronista.com. Se trata de un lote de 17,32 mts. de frènte por 50,16 mts. de profundidad y consta según catastro con una sup. edificada de 717 mts. cuadrados. El estado es bueno y está desocupado. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del 5 día de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni intimación (art. 580 CPCCN). No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa del bien. Respecto de las deudas por impuestos o tasas que se hace saber: a) Aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán acudir por la via pertinente a verificar sus créditos; b) En relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra y anteriores a la entrega de la posesión del inmueble a quien resulte adquirente, (art. 240 LCQ.) y en su caso art. 244 LCQ.; c) En lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de la posesión, estas pesan sobre el adquirente en subasta. Se deja constancia que se recibirán posturas bajo sobre hasta las 10:00 hs. del día anterior a la subasta, las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia del martillero y los interesados a las 12.30 horas del mismo día. Día de exhibición 3/7/24, en el horario de 9 a 12 hs. Demás datos consultar el expediente o a la martillera al 11-6155-2196. Para concurrir a los remates deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas – Trâmites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545, pb., CABA, con el formulario que indica el sitio pertinente. En Buenos Aires 5/6/24. Fdo. Ana V. Amaya. Secretaria. EDUARDO EMILIO MALDE Juez. ■ INFORMES: 11-6155-2196

# Cartuchos y unidades de imagen

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 59/2024

Apertura: 11/07/2024 - 12 hs.

Adquisición de cartuchos de tóner y unidades de imagen para impresoras con destino a la Administración Provincial de Impuestos dependiente del Ministerio de Economía. FECHA LÍMITE Y LUGAR DE PRESEN-TACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, Oficina Pliegos y Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Entrepiso del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE OFERTAS: se efectuará el día 11 de Julio de 2024 a las 12 horas, en la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes, Sala de Aperturas, sita en calle Avenida Presidente Illia 1151, Planta Baja del Centro Administrativo Gubernamental de la ciudad de Santa Fe. VALOR DEL PLIEGO: \$22.320, discriminado de la siguiente manera: Rengiones Nº 1 y 3 -\$2.420; Rengiones N° 2 y 4 - \$18.065; Rengiones N° 5, 6, 7 y 8 - \$1.220; Rengiones Nº 9 y 10 - \$615, VALOR TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: \$2,268. INFORMES: Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes. Oficina Pliegos y Aperturas. Av. Presidente Illia 1151, Entrepiso -Santa Fe, Tel.: (0342) 4506800 - Internos 39466 / 68 / 78, Correo Electronico: gestiondecontrataciones@santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar







MAX

MANANA

### **B** Lado B

# Los viajes corporativos, el nuevo incentivo que ofrecen las empresas



Una empresa de venta directa de equipos de cocina concretó su primer viaje de incentivo del año en Salta; por delante quedan Colombia y Grecia

Era una estrategia exclusiva de las grandes firmas para premiar a sus mejores equipos. Ahora, las pymes se suman a la tendencia

Ignacio Ortiz

iortiz@cronista.com

os viajes de incentivo son una de las herramientas de posicionamiento y marketing más importantes que tienen las organizaciones al momento de fortalecer vínculos con sus pú-

blicos de interés. Están diseñados para ser el estímulo perfecto a la hora de fidelizar clientes, motivar a equipos de ventas, cohesionar departamentos y promover ventas.

Es un modelo importado de ofrecer experiencias exclusivas, creativas y diseñadas que, en tiempos de crisis, las empresas

buscan sostener para alentar a sus colaboradores a mantener los esfuerzos, muy difundidas en compañías de consumo masivo, de seguros, bancarios, laboratorios automotrices y empresas de venta directa de artículos de cosméticos, de cocina o nutrición, por ejemplo.

Oscar Garona, director de

negocios de In Motion, una productora de eventos de la agencia Travel Services que se especializa en estos viajes de fidelización, explicó: "La clave está en conectar a los participantes desde las emociones que se generan por participar de ese encuentro exclusivo. Mientras que la retribución monetaria suele generar un efecto acotado, un viaje es una vivencia que nunca se olvida".

Miembro del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve), Garona explicó que este tipo de viajes tiene su temporada alta hacia fines del tercer trimestre y principios del

cuarto trimestre, con demanda media entre febrero y marzo.

De acuerdo a las recientes tendencias del segmento, los destinos más elegidos por las empresas son, en el país, Mendoza, Calafate, Iguazú y Salta, y en el exterior las playas del Caribe y Brasil, los Estados Unidos, España y el resto de Europa, lo que incluye aéreos, hoteles, excursiones y gastronomía.

Las grandes multinacionales, que son los organizadores tradicionales de estos viajes, pueden encomendar grupos de hasta 300 personas a Europa. Pero, en los últimos cinco años, empresas locales más chicas empezaron a copiar el formato con contingentes mucho más reducidos y destinos menos costos del país o la región.

Miriam Solimo, directora de Eventos de Neptuno Viajes, destacó que, ante el contexto económico, las empresas vienen retrasando sus compras, pero buscan no discontinuar los eventos de capacitación o encuentros de integración para que la gente se relacione, como una forma de apostar a los incentivos.

"Hay empresas que no tienen incorporado este tipo de actividades y empiezan a asomarse a una idea que debe ser entendida, más que como un gasto, como una inversión para incentivar a sus equipos porque hace a la imagen y a los resultados", agregó.

Hoy, el mercado se mantiene cauto, pero se espera en la industria que, a tono con la expectativa de otros sectores sobre la marcha de la actividad económica, se registre un repunte de contrataciones pensando en la temporada alta que se dará en unos meses, porque, como destacan sus promotores, "hay que sostener los incentivos en las buenas y en las malas".

En cuanto a los valores de los viajes por pasajero, hay cierto consenso entre las agencias en que un grupo reducido a un destino nacional por tres días puede oscilar entre los u\$s 1500 y u\$s 2000 por persona, y ese monto se pueden multiplicar por 10, por ejemplo, a algún destino de Europa de cinco a siete días de estadía, siempre, con buenos alojamientos y detalles.\_